

La gimnasta Luisa Blanco competirá hoy en la final de gimnasia artística en los Olímpicos de París, en la que enfrentará, entre otras, a la estadounidense Simone Biles y la brasileña Rebecca Andrade. / Deportes p. 20







# EL ESPECTADOR

/ AFP

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.161 1º DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505220

# "Mordisco' es objetivo militar"

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, le explicó a este diario cómo van las operaciones que dirige contra el cabecilla de una de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país, y dijo que la seguridad de la COP16 está garantizada. Entrevista. / Tema del día p. 2

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, también se refirió a la frontera con Venezuela. / Mauricio Aivarado

### Positiva reducción de tasas de interés

A pesar del leve aumento de la inflación en junio (en comparación con mayo), el Banco de la República hizo una nueva reducción a sus tasas de interés, lo que deja ver varias noticias alentadoras para la economía.

/ Negocios p. 5

### Colombia en la crisis venezolana

Mientras el gobierno del vecino país sigue perdiendo apoyo popular, el presidente Petro mantiene conversaciones con Nicolás Maduro para encontrar salidas a la crisis, la cual, advirtió, puede tener graves consecuencias en Colombia. Escenarios de lo que viene en Venezuela.

/ Internacional p. 6

### Subsidio a la gasolina

Eliminar o reformar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad, como el subsidio a la gasolina, es una tarea que tienen Colombia y otros 195 países, que prometieron cumplir este compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.

/ BIBO p. 12



### Procuraduría inspeccionará oficinas de la UNP

A raíz del reciente caso de los disidentes que ilegitimamente eran transportados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, detenidas por el Ejército Nacional en Antioquia, la Procuraduría abrió una investigación a funcionarios por determinar de esa entidad.

La acción militar llevó a la captura y posterior judicialización de un grupo de disidentes cercanos a alias Calarcá, uno de los jefes negociadores que ha tomado la vocería por las disidencias ante el Gobierno Nacional y que sí tenía derecho a transportarse en la caravana detenida. Para recaudar material probatorio

de la irregularidad, la Procuraduría inspeccionará las instalaciones de la UNP en Bogotá y solicitó un informe de novedades al director Augusto Rodríguez.

La idea central es encontrar por qué se transportaba a disidentes con órdenes de captura vigentes y que, aparte, portaban armas en camionetas de protección.

La idea central es encontrar por qué se transportaba a disidentes con órdenes de captura vigentes.

# Temadeldía

Habla el comandante de las FF. MM.

# "Somos los primeros interesados en la paz"

Para el almirante Francisco Cubides, quien coordina las operaciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el disidente "Iván Mordisco" es un objetivo de alto valor y espera presentarlo próximamente como resultado. Además, responde a la delicada coordinación en terreno del proyecto paz total y aseguró que no hay nada que temer de cara a la COP16.



JHOAN **SEBASTIAN** COTE LOZANO

cote@elespectador.com 

El almirante Francisco Cubides es el primer comandante de las Fuerzas Militares que, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, toma el poder de la entidad que coordina las operaciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dice no haber dudado un segundo en aceptar el reto propuesto por el presidente Gustavo Petro y asegura que comparten la misma meta: apostarle a la paz del país. Al final, "los soldados somos los primeros interesados", como explicó en diálogo con El Espectador. Asimismo, el oficial se refirió a la frontera con Venezuela, las disidencias de las FARC, los protocolos que tiene para la paz total, los retos que le esperan en el cargo y hace una mapeo de los grupos armados en varias zonas del país.

Con la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿ha sido necesario reajustar estrategias de seguridad en la frontera teniendo en cuenta la presencia de grupos armados en ese país?

En temas diplomáticos no soy vocero, como sí lo es el canciller. Lo que sí estamos haciendo es un control fronterizo. Esta semana estuvimos en un consejo de seguridad en Cúcuta, donde miramos el tema de seguridad del departamento. Los medios pensaron que íbamos a mirar la situación con Venezuela, pero no. La elección de Maduro es un tema particular de ese país, pero nosotros, por ahora, hacemos control en las áreas de interés para Colombia. Por ejemplo, en Cúcuta hay cuatro pasos legales, y nosotros estamos allí con Migración y la Policía Nacional. No ha habido ningún evento que atente contra la seguridad de los colombianos en el sector.

En Venezuela está el ELN y la Segunda Marquetalia, ambas con intereses en la paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina de esencia militar.

la política?

Apoyamos al Gobierno electo por los colombianos e históricamente hemos apoyado las políticas de paz. Sobre los movimientos relacionados con los grupos armados, siempre somos los primeros consejeros para el Gobierno, con el que compartimos una mesa enfocada únicamente en temas de paz y conflicto armado. Apoyamos los acuerdos de paz porque los soldados somos los primeros interesados en la paz. Somos los que vamos al frente del combate y no queremos que la gente muera.

Hemos visto durante estos dos años los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno. Los ofrecimientos generosos que el señor presidente ha hecho a estos grupos para que en el marco de ceses al fuego y decretos se adelanten negociaciones en las mesas de diálogos.

Pero en los casos donde no haya un decreto de cese al fuego, que cobije a un grupo específico, las Fuerzas Militares deben adelantar labores ofensivas. Y contestar toda clase del accionar delictivo de las bandas.

¿Cómo es ese ajedrez para garantizar la seguridad en los territorios en época del proyecto de paz total?

La misionalidad de las Fuerzas Militares no raya con la política del presidente. Nuestro objetivo es garantizar la defensa y la seguridad de Colombia, que al final de cuentas aporta al objetivo político del Gobierno: la paz. ¿Cómo hacemos para identificar los grupos? No es complejo, pero tampoco es sencillo. Cada grupo armado tiene bloques o frentes que están en el país. Traigamos a la conversación

Desde el gobierno de Juan Manuel Santos, con la presencia de Edgar Augusto Cely, un comandante de la Armada no asumía el poder de coordinación de las tres fuerzas de



El almirante Francisco Cubides tiene 58 años y aseguró no haber dudado un segundo en aceptar el cargo. / Mauricio Alvarado

a las disidencias de Iván Mordisco y a las disidencias de alias Calarcá. Aunque hasta hace poco se definían como el Estado Mayor Central (EMC), están en lugares diferentes.

Justo en este momento el Gobierno está en diálogo con el grupo de "Calarcá", que tienen el bloque del Magdalena Medio de "Gentil Duarte" y que llega hasta Norte de Santander. Están bajo el cese al fuego, junto al frente Jorge Suárez Briceño, que hace presencia en el sector de Meta, Huila, Caquetá y más al sur. Y un frente denominado Raúl Reves.

Los otros de "Mordisco" están en otra parte del país. Está el bloque Amazonas, ubicado en Guaviare, Putumayo, Guainía, Meta v Amazonas. El Comando Coniunto de Oriental o Martín Villa. que está en Arauca, Casanare y El grupo de "Iván Mordisco" quedó

Santander, que está disputándose el área con el ELN. El bloque central Isaías Pardo, que está en Huila, Cauca y un sector del Valle. Y el bloque Occidental Jacobo Arenas que está en Cauca, Valle y Nariño.

Igual pasa con el ELN y el Clan del Golfo. Hemos hecho un gran trabajo de inteligencia. Por eso, para realizar nuestras operaciones, siempre debemos tener claridad de dónde está cada grupo y claridad sobre los decretos de cese al fuego. Mire por ejemplo el caso de la Segunda Marquetalia. Ya hubo una primera reunión con el Gobierno, pero no hay cese al fuego definido. Son accionables a las Fuerzas Militares y tenemos que seguir haciendo total ofensiva. Llámese como se llame el grupo.

por fuera de las negociaciones, a pesar de sus acercamientos durante meses con el Gobierno. ¿Eso lo pone en la posición de objetivo militar?

"Iván Mordisco" es objetivo militar. Así como lo son otros delincuentes de Colombia, como lo son "Chiquito Malo", cabecilla del Clan del Golfo, e "Iván Márquez", de la Segunda Marquetalia. Todos son objetivos militares. Hemos definido categorías. Hay objetivos de alto valor estratégico y regional, y así vamos bajando. Por ejemplo, los de "Mordisco" tienen bloques, estructuras, subestructuras y comisiones en el territorio. Hay una identificación enemiga a nivel nacional, y dar con ellos es tarea operacional.

SIGUE ENTREVISTA PÁGINA 4

FERIA ARTESANAL, CULTURAL Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUESTRAS REGIONES.



PRESENCIA DE LOS 32 DEPARTAMENTOS

PARQUE 93 - PET FRIENDLY - ENTRADA LIBRE

ALIADOS











ORGANIZA





### Falleció Heidy Baldosea, magistrada de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz informó sobre el fallecimiento de Heidy Patricia Baldosea Perea, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

"El fallecimiento de la magistrada Heydi impacta al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, que fue honrado y se

enorgulleció con su nombramiento como magistrada. Deja un legado en las niñas, jóvenes y mujeres afrodescendientes que vieron en ella la posibilidad de sobrepasar barreas estructurales y construir nuevos escenarios de participación v reconocimiento", señaló la entidad.

Baldosea trabajó como defensora pública

y en justicia transicional en la Defensoría del Pueblo, en la Secretaría Distrital de la Mujer, en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en la Procuraduría General de la Nación.

Su trabajo en la JEP se enfocó en ajustar el paradigma de la justicia restaurativa a los territorios.

La magistrada Heidy Baldosea trabajó en la Defensoría, en la Procuraduría y en la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá.

### **Temadeldía**



Cubides cree que la paz se logrará cuando el Estado llegue integralmente a los territorios. / Mauricio Alvarado

### Entrevista Página 2

La Fuerza Pública y la población civil han sido blancos de ataques con drones por parte de grupos armados, ¿cómo fue que ellos tuvieron acceso a esa tecnología y qué se puede hacer para combatirlos?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) define la restricción de métodos y medios no convencionales de guerra. El uso de drones es una violación al DIH porque atacan con esa tecnología a las Fuerzas Militares, y también de los derechos humanos porque atacan a la población civil. Ellos en El Plateado, en Argelia (Cauca), asesinaron a un niño hace unos días. Es un método para el cual nadie estaba preparado. Ni siquiera hoy en Ucrania los drones han sido combatidos.

¿Qué estamos haciendo ahora? Tenemos dos frentes. Uno con

gía (Codaltec), una empresa del grupo del sector defensa como lo es Satena, que ha desarrollado unas antenas antidrones para proteger bases fijas, como las aéreas, navales y militares. Y en el otro frente estamos en un proceso contractual para la adquisición de sistemas que nos permitan detectar e inhibir los drones, que será muy versátil en territorio. Entretanto, estamos implementando unas medidas pasivas y activas para que el soldado se cubray se proteja. Hemos logrado en gran medida evitar la afectación a nuestros hombres con ese método de ataque.

### ¿Cómo llegaron estas disidencias a conseguir esas tecnologías?

Es una tecnología abierta. Usted puede entrar a Amazon y comprar un dron. Quizá viendo lo que ha pasado en Ucrania, ellos han venido desarrollando ciertas capacidades con eso. Al dron la Corporación de Alta Tecnolo- le colocan un gancho, le montan Responde con medidas terroris- ren dejarse sacar.

una granada y lo hacen mover para que caiga. Es un arma no convencional, lo que denominamos arma hechiza. Y ellos no hacen ninguna distinción al momento de planear el ataque, lo que provoca es un gran daño a la población.

#### Siguiendo con Cauca, hemos visto que semanalmente hay hostigamientos a los municipios. ¿Qué significado tienen esos ataques?

La respuesta es clara: cuando usted entra al territorio que ha sido históricamente de ellos, se desacomodan. En El Plateado hay más de 10 años de ausencia del Estado. Hace mucho tiempo la población, coaccionada, sacó al Estado de allá. Ahora que estamos entrando a las zonas de injerencia de los disidentes en Cauca encontramos que ellos están reaccionando para que el Estado no llegue. Esa es la reacción típica cuando en un conflicto como estos un adversario se siente atacado.

tas para mostrar poder y tratar de bajar la moral combativa de la tropa.

Entre las tácticas también están las amenazas, como las de hace unos días a la conferencia COP16, que se realizará en Cali en octubre. Ahora, el mismo "Mordisco" se retracta, ¿qué opina de eso?

Son intentos. Hace dos días "Iván Mordisco" dijo en un comunicado: "No, es que ya no vamos a atacar la COP16", como queriendo decir: "Yo tengo el poder para decir si ataco o no ataco. Ataco porque me siento fuerte y todos correrán. Que vean que soy un grupo que tiene poder". Y la verdad es que solo quieren demostrar poder, porque está garantizada la seguridad de la COP. En realidad, tienen una presencia delictiva en las regiones, que estamos contraatacando con la Policía y la Fiscalía. Son reacciones normales a cuando se sienten acorralados y no quie-

De las tareas más difíciles, dice Cubides, es operar en territorios donde dos otros grupos armados se disputan el territorio.

En algunos territorios, por ejemplo de Cauca, hay hasta tres grupos armados y no con todos hay cese al fuego, ¿qué hacen las FF. MM. cuando hay confrontaciones entre ellos?

Ese es el reto. Lo que pasa es que también existen acuerdos entre grupos a nivel regional. En el sector del Valle del Cauca la Segunda Marquetalia estaba aliada con el ELN para golpear la estructura Jaime Martínez de las disidencias. Cuando ellos están a punto de enfrentarse, nosotros tenemos que llegar para evitar que se confronten y ataquen a la población civil. De todas maneras, aunque algún grupo esté bajo el cese al fuego, pero lo vemos en situación de flagrancia, tenemos que atacarlo. Y si no está bajo cese al fuego, lo atacamos. Es un tema complejo que nos demanda mucha inteligencia y capacidad de maniobra.

Veamos lo que está pasando en el sur de Bolívar. Históricamente estuvo allá el ELN, y hoy está tratando de entrar el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, con su bloque del Magdalena Medio. En cada región hay diversas alianzas. Este fin de semana, en un medio escrito salió que el Ejercito se estaría aliando con la Segunda Marquetalia para combatir al EMC, pero es mentira. No hay ninguna connivencia con ningún grupo. Eso lo que busca es minar la moral del Ejército.

#### Usted es el primer comandante de la Armada que llega a la comandancia de las FF. MM. en casi una década, ¿se lo esperaba?

No me imaginaba como comandante de las Fuerzas Militares, de la Armada, sí. Primero se hace un reconocimiento al almirante que ha venido trabajando durante mucho tiempo y a la Armada como tal. Tengo 58 años y puedo seguir sirviendo al país y a los 226.000 servidores de las Fuerzas Armadas. Además, porque hay un principio de vida de los militares: el militar ni se niega, ni se regala. Y esa es la máxima de éxito.

### 15

### El desempleo subió en junio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo en junio fue del 10,3 %, lo que se traduce en un punto porcentual por encima del consolidado en el mismo mes del año anterior.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la cifra fue del 10,2 % (con un crecimiento estadísticamente significativo de 1,4 puntos porcentuales), mientras que en los centros poblados, rurales y dispersos la cifra fue del 7,7 % (con un aumento de 1,1 puntos porcentuales).

En suma, en Colombia hay 2,62 millones de desempleados, lo que implica que en el último año esta cifra ha aumentado en 248.000 personas. La baja se debe, según el Minhacienda, al efecto de comparación con junio del año pasado, que fue un mes inusualmente alto en la creación de empleo.

En junio, el sector que más impulsó el empleo fue el de las industrias manufactureras, que incrementaron sus plazas de trabajo en 153.000 En junio la tasa de desempleo fue del 8,4 % para los hombres, mientras que para las mujeres fue del 12,9 %.

# Negocios



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente del Banco de la República, Leonardo Villa, hicieron los anuncios. / Banco de la República

Análisis

# Luces en el panorama económico

Más allá de la baja en las tasas de interés, la decisión del Banco de la República deja ver varias noticias positivas y alentadoras acerca de la salud de la economía nacional, que navega momentos de estrechez fiscal.

### REDACCIÓN NEGOCIOS

Sin sorpresas, el Banco de la República decidió este miércoles efectuar una nueva reducción en sus tasas de interés, con la cual el indicador se ubica ahora en 10,75 %.

Esto nos lleva a tener tasas en niveles que no estaban tan bajos desde octubre de 2022.

El movimiento estaba en las cuentas de la mayoría de analistas consultados en encuestas del propio Banco y Fedesarrollo, por ejemplo.

La decisión del Banco ofrece algo en la variación anual, la inflación noticia si se tiene en cuenta que la cresta del indicador lo llevó a supecon la economía en el país y plantea una baja de 4,95 % frente al 12,13 rar 13 % para marzo del año pasado.

preguntas sobre cómo terminará el año en términos de tasas.

### Las sorpresas

Lo primero que hay que decir acá es que, a pesar del leve aumento de la inflación en junio (en comparación con mayo), el Banco se siente tranquilo sobre el impulso de bajada que sigue manteniendo el indicador.

Las tasas del Banco de la República hay que leerlas en clave de inflación. Y en este punto es importante recordar que en junio, en la variación anual, la inflación se ubicó en 7,18 %, lo que implica una baia de 4.95 % frente al 12.13 % registrado en el mismo mes de 2023. Hasta ahí, bien.

Pero cuando la ecuación se mira con los resultados mes a mes no se ve un descenso, sino un leve crecimiento entre los resultados de junio, abril y mayo (en estos dos últimos, el indicador seubicó en 7,16 %). Sin embargo, el Banco ve con buenos ojos el camino del índice de precios al consumidor (IPC) para el resto del año. "La inflación seguirá reduciéndose en los próximos meses. Las expectativas para el final del año es que se ubique entre 5,5 % y 5,9 %. Tenemos que esperar la información que vaya saliendo, pero ojalá sea una inflación más nada de eso", indicó Leonardo Villar, gerente de la entidad durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta directiva. Y agregó que, aunque siempre hay riesgos en el camino, varios de estos se han ido despejando. El gerente explicó, por ejemplo, que la preocupación por los impactos que el fenómeno de La Niña pudiera tener en este campo "se han ido disipando y la probabilidad de que el fenómeno tenga mayor dureza ha ido bajando: las implicaciones no serían tan fuertes".

Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda, la proyección es que el IPC cierre este año entre 5 % y 5,5 %, lo que representaría una gran noticia si se tiene en cuenta que la cresta del indicador lo llevó a superar 13 % para marzo del año pasado.

### Evolución de las tatas de interés desde enero 2020



En esta cierta línea de optimismo, el Banco también actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para 2024, llevándolas a 1,8 %. Y esto, a diferencia de su decisión de tasas, sí resultó algo sorpresivo.

La cifra está lejos de reflejar el verdadero potencial de la economía colombiana, que suele estar alrededor de 3 % típicamente, pero representa una mejoría frente a las dos estimaciones anteriores de la entidad, que habían sido de 1,4 % (en el anterior Informe de Política Monetaria) y de 0,8 % para principios de año.

"Las sorpresas se han explicado principalmente por el buen desempeño del sector de administración pública, pero sectores claves como construcción, industria y comercio siguen en terreno contractivo", comentan Diego Alejandro Gómezy Julio Romero, analistas de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Estas son noticias bienvenidas, si se tiene en cuenta que en 2023 el PIB sorprendió a la baja a todo el mundo, con un asmático 0,7 %, que estuvo por debajo de todas las proyecciones del momento e incluyó malos resultados en renglones claves, como la inversión, la construcción y el comercio, por ejemplo.

### ¿Qué viene para las tasas en el resto del año?

La decisión de la junta marcó

Para este punto, la mayoría de analistas coincide en proyectar que las tasas bajarán de 9 % para finales de este año.

la sexta ocasión consecutiva en la que el Banco hace una reducción en sus tasas desde que arrancó su ajuste de política monetaria, en septiembre de 2021, como respuesta a los retos económicos que impuso la pandemia.

El ajuste anunciado es de la misma proporción a las últimas tres decisiones de la junta (marzo, abril y junio). La determinación fue tomada por mayoría: cinco codirectores votaron por la reducción anunciada y dos lo hicieron por una baja de 75 puntos básicos, según Villar.

Para este punto, la mayoría de analistas coincide en proyectar que las tasas bajarán de 9 % para finales de este año. Al Banco le quedan tres reuniones para decidir el futuro del indicador. Lo que lleva a preguntarse si el ritmo de bajada se mantendrá o si, por el contrario, tomará la velocidad necesaria para acercarse a las proyecciones.

La división en la votación de este miércoles "lo que nos quiere decir es que si algo sucede de acá a septiembre, que es la próxima reunión del Banco de la República, es que se aceleren las bajadas de tasas de interés, en la medida en que la inflación recupere otra vez esa senda de bajada que tenía durante todo el año y pausó en junio de este año", asegura Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria.

De acuerdo con las proyecciones de este banco, el indicador llegaría a 8,5 % para finales de este año. La cifra es compartida por Corficolombiana, cuyo análisis asegura que "la junta (...) acelerará el ritmo de recortes a 75 puntos básicos desde septiembre". BBVA Research, por su parte, también estima que las tasas llegarían a 8,5 % para el cierre de 2024.

### Aumentan temores de una escalada regional en Oriente Medio

El líder político de Hamás, Ismail
Haniyeh, murió el miércoles en Teherán
en un bombardeo adjudicado a Israel tanto
por ese grupo palestino como por Irán, que
juraron venganza, lo que aumenta el temor
de que la guerra en la Franja de Gaza se
propague en Oriente Medio.

El guía supremo iraní, el ayatolá Ali

Jamenei, prometió un "duro castigo" a Israel y afirmó que Teherán tiene el "deber de buscar venganza". Aerolíneas como United, Delta y British Airways cancelaron vuelos a Israel en medio de esta incertidumbre.

El nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó en un comunicado que "los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde".

Según AFP, Israel declinó comentar sobre el ataque, que se produjo después de que el ejército israelí bombardeara un suburbio de la capital de Líbano el martes y matara a Fuad Shukr, comandante militar de Hezbolá. Israel atacó un objetivo en Beirut el martes en represalia por la muerte de 12 niños el pasado sábado en un ataque atribuido a Hezbolá.

# Internacional

Se enfrenta a mayor aislamiento

### Los posibles escenarios para Venezuela

Aunque no hay mucho optimismo, a juzgar por la actitud que ha mostrado hasta ahora el régimen, varios analistas señalan factores que en esta ocasión son distintos, empezando por la pérdida del apoyo popular. ¿Qué viene para el país vecino?



MARÍA ALEJANDRA MEDINA C.

mmedina@elespectador.com

@alejandra mdn

Nicolás Maduro aceptó ir a unas elecciones con la intención de lograr un mínimo de legitimidad en medio del desprestigio y aislamiento internacional que ha afectado las relaciones políticas y económicas de Venezuela en los últimos años. Sin embargo, todo indica que salió mal. Quizá pensaba que lograría dividir a la oposición o al menos poner en marcha su maquinaria como lo hizo antes con éxito. Lo cierto es que hasta el momento no han sido unos comicios potables ni siquiera para varios de sus aliados más cercanos, y ahora, a menos que dé indicios de transparencia, podría enfrentar un aislamiento todavía mayor. O por lo menos así lo creen analistas como Boris Muñoz, exdirector de la sección de Opinión de The New York Times en español.

La pregunta que se hacen muchas personas es hasta dónde llegará esto. Es un interrogante que también inquieta a Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, para el que ella no tiene respuesta; de hecho, no cree que nadie, o casi nadie, la tenga.

Hasta aquí, no obstante, hay varias cosas claras. Muñoz y De Freitas coinciden en que el curso que han tomado las cosas desde el domingo demostraría que en los planes del régimen hubo un alto grado de improvisación o al menos divisiones internas que impidieron afinar mejor la estrategia. Eso resultó en lo que Carmen Beatriz Fernández, directora de DatastrategIA Consult y socia fundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos (OCPLA), denomina un "pucherazo", o un fraude "burdo", en palabras de Muñoz.

Los tres participaron en una conversación moderada por este diario y el medio Runrunes. Allí, Fernández destacó la importan- la oposición se evidenciaron con fuerza desde las primarias, que le dieron una victoria arrasadora a María Corina Machado el año



Maduro presentó un recurso al Tribunal Supremo para que haga un peritaje y certifique los resultados de las elecciones presidenciales. / EFE

cia de la publicación de las actas que ha hecho la oposición, lo que le ha permitido defender con datos su reclamo de victoria. Por otro lado, está el chavismo "en el peor punto de su historia", señala Muñoz. Esta vez, en comparación, por ejemplo, con las elecciones anticompetitivas de 2018, varias cosas son distintas, empezando por la pérdida del apoyo popular, destaca el analista. A juzgar por los datos que ha publicado la oposición, la diferencia sería prácticamente de un 70-30, entre Edmundo González y Nicolás Maduro.

Asimismo, la actitud de los detractores de Maduro es distinta en esta ocasión. Ambas cosas, el apoyo popular a una opción distinta y los consensos dentro de la oposición se evidenciaron con fuerza desde las primarias, que le dieron una victoria arrasadora a María Corina Machado el año

pasado.

Otro punto que es diferente, coinciden los analistas, es la migración, un fenómeno que ha impactado en los últimos años a prácticamente todos los países de la región por cuenta de la crisis venezolana.

Y si de comunidad internacional se trata, Fernández resalta la debilidad de los sistemas internacionales que ha quedado en evidencia por varios factores en los

Aunque la comunidad internacional tiene un alcance limitado, su rol es vital para defender a los ciudadanos que se han quedado sin un Estado de derecho.

últimos años, una debilidad que, a lo mejor, hizo que el régimen viera una oportunidad para salir adelante con sus planes.

### ¿Qué viene?

A falta de una bola de cristal, De Freitas contempla prácticamente cualquier escenario. Desde que la sociedad sea callada a golpes, pasando por la apertura de espacios de diálogo que permitan al régimen dilatar la cuestión hasta que el fraude sea normalizado. hasta la participación de comisiones internacionales, entre otros. Muñoz considera "marginal" el alcance que pueda tener la comunidad internacional para convencer al régimen de que haga un reconteo; tampoco ve mucho ánimo negociador por parte del Gobierno, razón por la que anticipa el aislamiento que mencionaba al principio. Eso sí: destaca el rol de la comunidad internacio- 28 de julio.

nal para proteger a la gente desprovista de un Estado de derecho, "para que Maduro no se sienta con la suficiente laxitud de hacer lo que quiera". Califica de "ciencia ficción" opciones como que Cuba, China u otros aliados de Maduro puedan influir sobre él para evitar un escalamiento.

Para Muñoz, quien es además miembro fundador del centro de ideas Boom, no hay un quiebre en las fuerzas militares, que, según el ministro Vladimir Padrino, le siguen siendo leales al presidente. Por lo tanto, el analista prevé una "radicalización", el paso de una represión "selectiva", como de alguna manera lo ha sido hasta ahora, a una de mayor escala en caso de que el régimen se sienta "arrinconado". De acuerdo con la ONG Foro Penal, hasta el momento se han podido confirmar al menos 11 asesinatos y casi 500 detenciones durante las protestas que estallaron esta semana.

Fernández insiste en que la base social disminuida con la que cuenta ahora el Gobierno es una gran debilidad para Maduro; sin embargo, también es enfática en que estamos ante una dinámica sin orden y menos previsible, por lo que es "difícil pensar en un cronograma de salidas y posibilidades".

El miércoles la Casa Blanca dijo que su paciencia se está "agotando [...] a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publiquen todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados". En la OEA, como lo reveló este diario, incluso un aliado de Maduro, como lo ha sido Antigua y Barbuda, buscaba animar a la organización a instar por mayor transparencia.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro finalmente rompió su silencio con un mensaje en X, en el que en un ejercicio de equilibrismo diplomático pidió despejar las dudas sobre las elecciones al tiempo que llamó de nuevo al levantamiento de sanciones contra Venezuela. El trino fue recibido como "tibio" por algunos, pero como "sensato" por otros.

Alcierre de esta edición, el CNE seguía sin publicar los datos desagregados, mientas que Maduro tomaba una nueva acción en busca de su anhelada legitimidad: presentó un recurso a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (señalado de ser fiel al gobierno) para que haga un peritaje y certifique los resultados de las elecciones presidenciales del

### Ratifican idea de conformar una "coalición de centro" para 2026

El Partido de la U insistió este miércoles en la necesidad de conformar una "gran coalición de centro" para enfrentar las presidenciales de 2026. Tras la radicación de siete proyectos de ley en el Congreso, dos en Senado y cinco en Cámara, los copresidentes - Alexánder Vega y Clara Luz Roldán- advirtieron que su propuesta

es hacer una consulta interpartidista que incluya a los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y, entre otros, Mira.

El objetivo sería buscar a un candidato único que pueda arrebatarle en las urnas el poder al progresismo y que, de paso, evite la llegada de la derecha pura a la Casa de Nariño.

"Vamos a proponer una coalición de centro seria, no como las anteriores, cuyas bases eran la vanidad", precisó Vega.

Y Roldán, por su parte, ratificó que "hay muchos partidos, que al ver esa iniciativa en la que dimos el primer paso, han manifestado el deseo de estar aquí".

Los diálogos va comenzaron en forma.

La propuesta está siendo promovida por la U, y ya hay contactos con los partidos Liberal, Conservador y, entre otros, Mira. Buscan acuerdos.

# Política

Se busca evitar impactos negativos

### Petro entró al ruedo público por crisis en Venezuela moviendo varias fichas con Maduro

El presidente colombiano confirmó que ya hubo un diálogo directo con el venezolano. Quiere evitar que la ola de violencia impacte en el país.



Gustavo Petro y Nicolás Maduro se han reunido unas cinco veces desde la reapertura de fronteras. / Presidencia

### REDACCIÓN POLÍTICA

Tuvieron que pasar 72 horas para que el presidente Gustavo Petro terminara un primer análisis de fondo sobre los impactos que pueden darse en Colombia como consecuencia del polémico proceso electoral en Venezuela, que dejó al régimen de Nicolás Maduro enfrascado en una dura disputa con los sectores de oposición de su país y con un fuerte rechazo internacional ante el ruido de un posible fraude electoral.

La cautela con la que el mandatario asumió esta situación, contraria a procesos electorales de otros países sobre los que ha opinado en caliente a través de sus redes y sin medir las consecuencias, se debe a que Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros -en su mayoría porosa y en gran parte dominada por grupos criminales binacionales- que podría convertirse de nuevo en una válvula de escape para los ciudadanos que buscan huir de la crisis en la que está sumido el país vecino. Y su primera parada, con todo lo que ello implica, sería el territorio nacional.

Además, tras varias reuniones de alto nivel que comenzaron desde la noche del sábado y que se han extendido en distintos escenarios hasta este mismo miércoles -sumadasaconstantesllamadasyreportes directos del canciller Luis Gilberto Murillo-, el jefe de Estado decidió pronunciarse de frente tres días después sobre las presidenciales que Maduro se apropia como vencedor y que Edmundo González reclama como robadas.

Primero lo hizo a través de un mensaje de nueve párrafos en X, el cual aprovechó para pedirle a Esta-

nes económicas contra Venezuela y que de paso ligó de forma tácita a situaciones de guerra como las que se viven entre Rusia v Ucrania e Israely Palestina, sobre las cuales ha sido ambivalente a la hora de emitir sus pronunciamientos.

"Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia", precisó Petro en un post de las 8:15 am de este 31 de julio. Y ahí mismo agregó que "cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia, y viceversa".

Fuentes del Gobierno confirmaron que sí existe una alerta por la posible ola migratoria irregular que desataría una confrontación bélica en territorio venezolano, la cual tendría como colofón la compleja situación económica por la que actualmente atraviesa Colombia; y eso es clave, porque sin recursos es difícil brindar atención más allá de los 2,8 millones de ciudadanos del país vecino que están legalmente registrados desde que comenzó la huida de personas por la crisis que desató la continuidad de Maduro desde 2013 en el poder.

En esto es determinante la narrativa que comenzó el canciller Murillo y mantuvo el presidente Petro en torno a la necesidad de que Maduro y su séquito acepten una revisión vigilada de las actas de votación del domingo pasado, algo que reclaman también la oposición y el grueso de la comunidad internacional.

"El presidente Maduro tiene una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la dos Unidos que levante las sancio- tranquilidad mientras terminan las que detrás de las divisiones está un minutos.

elecciones en calma v se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido", precisó Petro, quien desde que llegó al poder en 2022 reabrió las fronteras con Venezuela y se ha reunido en más de cinco ocasiones con el líder del régimen.

Colombia, además, vieneteniendo contactos directos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al de Chile, Gabriel Boric, para ver hasta qué punto la izquierda democrática latinoamericana puede influir sobre Maduro para que permita el regreso de la calma a Venezuela y se frene una escalada violenta con impactos en diversos niveles en toda la región.

La razón es que el modelo antidemocrático que impuso Daniel Ortega en Nicaragua surgió de una ideología de izquierda y en cierto grado progresista, pero que se degeneró, como lo dicen varias personas del entorno del propio Petro, en una dictadura escondida tras jornadas electorales manipuladas. Eso se quiere evitar en Venezuela.

La otra razón de la cautela es que las dos principales potencias están divididas por la crisis venezolana. Mientras que Estados Unidos -principal socio de Colombia en todos los niveles- pidió un escrutinio de las votaciones del 28 de julio, China, también aliada de la Casa de Nariño en varios frentes, reconoció a Maduro como ganador. Eso dejó al país en la mitad de una puja de alto impacto geopolítico.

Y ahí entró en juego otra parte de los mensajes de Petro. En la tarde de este miércoles -durante el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET), realizado en Piedecuesta, Santander-, el mandatario advirtió

interés por las economías extractivas que tanto peso tienen en Colombia v Venezuela.

Desde ese escenario, y sin referirse de forma directa al proceso electoral venezolano, pero con un mensaje tácito, advirtió de los intereses que ahí están en juego.

"¿No se nos está acercando una guerra en el vecindario? ¿No nos estamos dando cuenta? ¿No hay submarinos en el Caribe de ambos bandos? Ya tenemos un lío político tan grande y difícil, y dicen que hablando groserías eso se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. De ahí, ¿quién se recupera? ¿Cuántas generaciones? Nunca nos hemos matado entre nosotros", precisó Petro, quien evitó referencias a la decisión de Colombia de apoyar o negar la resolución que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió exigiendo que se publiquen las actas de votación en Venezuela; un mensaje de Bogotá a Caracas.

### La llamada binacional

La cita en Piedecuesta estaba prevista para las 10:00 a.m., pero el mandatario llegó sobre la 1:30 de la tarde. Y su discurso inició casi a las 3:00 p.m., pues además de hacer un recorrido por la exposición del evento, fue interrumpido al menos en dos ocasiones: una por Laura Sarabia, directora del Dapre, y otra

Gustavo Petro y Nicolás Maduro dialogaron vía telefónica este miércoles por algunos

por uno de sus edecanes, para que respondiera llamadas urgentes.

Justo ahí se interrumpió la transmisión oficial del evento y Petro se apartó por casi media hora. Al regresar, conversó con algunos invitados y entró rápidamente al auditorio, donde decenas de personas lo esperaban. Ante la inquietud de la sala, el mandatario soltó una frase en la que dio a entender el porqué de la demora.

"Estamos viviendo tiempos difíciles, y eso ha hecho que llamada viene y llamada va, y se nos ha ido un poco el tiempo", se justificó.

A lo que se refirió el mandatario fue a una comunicación directa con los actores políticos del vecino país, incluyendo al actual inquilino del Palacio de Miraflores en Caracas. La llamada sirvió para que Petro le ratificara al aún mandatario venezolano que -a su juicio- es necesario que se dé un reconteo vigilado de las votaciones del domingo para evitar que la violencia se vuelva incontrolable en su país.

Y Maduro, por su parte, aseguró que "tengo un buen nivel de diálogo con el presidente Petro, (...) a Petro lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia (...), el presidente Petro es un hombre honorable, lo respeto mucho, y estoy en diálogo con él; no voy a adelantar nada". Y, a modo de advertencia, añadió que él no se metía en asuntos internos de otras naciones.

Todo esto demuestra que la crisis desatada desde el domingo tras las presidenciales venezolanas es un tema espinoso que Colombia no quiere acrecentar y menos que de rebote termine golpeando al país, pero del cual hace un seguimiento diplomático, sigiloso y minucioso para buscar alternativas. Las siguientes horas son cruciales.

### Demócratas le piden a Biden más apoyo a la paz de Colombia

Más de 40 representantes de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos están presionando al presidente Joe Biden para que refuerce su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los diálogos del Gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC).

"Solicitamos que nombren a un enviado especial de EE. UU. para las conversaciones de paz y que reviertan la decisión de la administración Trump de designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo (SSOT) para avanzar en los esfuerzos de paz", señalan los demócratas en una carta enviada

a la Casa Blanca. Los firmantes destacan que en febrero de 2015, el expresidente Barack Obama nombró a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz de Colombia, y dicho apoyo "fue fundamental para impulsar las negociaciones y facilitar la integración de prioridades claves de EE. UU. en el Acuerdo Final".

En una carta le pidieron al presidente de Estados Unidos nombrar a un enviado especial que apoye las negociaciones en nuestro país.

# Colombia 20



El presidente Petro y varios de sus ministros y altos funcionarios han trabajado en alternativas para poner en marcha el Acuerdo de 2016./ Presidencia

Se espera que se pueda extender la implementación a 2037

# Gobierno afina tres puntos claves del plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló con Colombia+20 sobre los ejes que se incluirán en la propuesta para apresurar esa ejecución. Una de ellas es el paso de leyes claves por el Congreso.



CINDY MORALES CASTILLO

cmorales@elespectador.com @cinmoraleja

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 se ha convertido en el caballo de batalla del presidente Gustavo Petro, quien viene insistiendo en varios escenarios, Consejo de Seguridad de la ONU incluido, en que quiere cumplirlo, pero que necesita tiempos y recursos para ello.

Hay quienes creen, basados en algunas salidas que ha tenido el mandatario, que en realidad es la excusa que está usando para su idea de una constituyente, pero tanto el jefe de Estado -que les ha bajado el tono a sus declaracionescomo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han cambiado la narrativa y se han centrado en que se necesita un acuerdo nacional en torno a lo fundamental: llevar el acuerdo a las regiones. Todo eso estará enmarcado en el plan de choque del que Petro dio algunas claves en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de julio.

Otra de las acciones del mandatario para apresurar la ya lenta ejecución del Pacto de La Habana fue el nombramiento de Cristo en la cartera del Interior. La tarea que le encargó el presidente no es solo que sea el ministro de la política, sino una suerte de coordinador del Acuerdo de Paz, así como su implementador, pero en los gobiernos locales. El estreno de ese papel se dio hace pocos días, cuando Cristo empezó uno de los 16 viajes que hará a las zonas priorizadas para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), conformadas por los 170 municipios más golpeados por el conflicto y el abandono estatal.

al expresidente Juan Manuel Santos y quien también participó del Acuerdo de Paz, aceptó volver al cargo que ostentó por tres años justamente al lado del exmandatario, y en menos de un mes ya sentó al Partido Comunes, a la Unidad para la Implementación del Acuerdo y a la Oficina del Alto Comisionado de Paz para despegar motores. También se ha reunido con todos los sectores para unir y articular la implementación con ese acuerdo nacional. El primer paso para ello es darle forma al plan de choque. En diálogo con Colombia+20, el mininterior dio detalles sobre los tres ejes que tendrá esa estrategia.

### Acelerar la inversión

"El plan de choque tiene tres grandes capítulos, y todo tiene que ver con acelerar los procesos que venían retrasados. El primero es apresurar la inversión del Estado en los 170 municipios PDET. Se El ministro, un hombre cercano han hecho cosas, pero no han en los próximos dos años.

tenido el impacto suficiente en las comunidades", explicó a Colombia+20 Cristo.

El ministro detalló, además, que esos pactos territoriales se diferencian de los PATR en la metodología. "Queremos garantizar que se utilicen de manera más transparente y eficiente los recursos. Para nadie es un secreto que se han perdido recursos de la paz durante estos años, especialmente con el OCAD-PAZ donde hay un hueco negro. No nos podemos dar el lujo de pensar que, encima de que hay problemas fiscales y poca plata para la implementación, la plata se quede donde no debe", afirma. El escándalo del OCAD-PAZ durante el gobierno de Iván Duque dejó al descubierto el desfalco de al menos \$250 mil millones destinados para los municipios PDET, a través de coimas y sobornos que pedían congresistas y funcionarios de distintas entidades.

Según el jefe de la cartera, se trabaja desde hace días con Planeación Nacional y con las agencias implementadoras para suscribir esos 16 pactos territoriales y tener una hoja de ruta de inversión que tenga un impacto realmente transformador

#### La reforma rural integral

El segundo capítulo del plan es la reforma rural integral, también uno de los puntos en los que más ha insistido Petro. "Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agriculturay con la Agencia Nacional de Tierras, el ritmo de la adquisición y distribución de tierras, así como de ponerlas a producir, porque va muy lento. Cualquier proceso de reforma agraria es complejo, porque hay que articular demasiados temas, pero soy optimista que con la nueva ministra vamos a hacer un buen equipo", aseguró.

La compra exprés es un punto difícil para el Gobierno luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbara el pasado 19 de julio parte del artículo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro, que buscaba facilitar los procesos.

#### Los proyectos que tendrá que tramitar el Congreso

La tercera "pata del trípode", como lo califica el ministro Cristo, quizá será la más difícil. Se trata de definir cuáles serán los proyectos de ley o de reforma constitucional que tendrán que tramitar en el Congreso. "Tampoco queremos abrumar de proyectos de implementación al Congreso, pero sí avanzar en varios temas que tienen que ver con el territorio: la ley de tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores. Este es un compromiso claro y exigible", detalló. El segundo tema que se está evaluando para ese trámite legislativo es -como lo adelantó Petro hace unas semanas- un ajuste puntual al Sistema General de Participaciones (SGP) para "privilegiar transitoriamente a los 170 municipios" y aumentar la inversión de ese SGP. A ello se suman dos temas: lo que le falta a la ley de jurisdicción agraria y se está decidiendo, si es necesario, un proyecto de ley de tierras. Además, se está evaluando la ampliación de la vigencia del plan de implementación del Acuerdo de Paz. Sobre esto, el ministro aclaró que se contempla no tramitar un proyecto de ley, sino un documento Conpes o por un decreto. "Sería ampliar plazos, mover Conpes, mover vigencias futuras y definir un plan hasta 2037", dijo.

Por último, Cristo afirmó que sí hay algunas dificultades con el dinero de la implementación del Acuerdo de Paz. "Hay recursos distribuidos en todo el presupuesto nacional, y lo que está claro es que se viene un ajuste porque la situación fiscal y la paz no van a escapar de ese ajuste. Presentaremos esas cuentas", indicó.



Como es el caso de las ranas de cristal (Centrolenidae), una de las principales amenazas que enfrentan los anfibios es su tráfico ilegal hacia Europa y Asia. / Federico Pardo.

Sapo cornudo (Ceratophrys calcarata), una especie endémica de Colombia.



# Vivir

Colombia es el país con más especies endémicas amenazadas



ffortich@elespectador.com
@fernanfortichr

Con más de 350 millones de años de presencia en la Tierra, los anfibios son animales increíbles y únicos: fueron los primeros individuos con vértebras en adaptarse a la vida entre el agua y la tierra, y experimentan una de las metamorfosis más representativas del reino animal, cuando los renacuajos se convierten en ranas.

A pesar de estas habilidades y su capacidad de adaptación a lo largo de los años, los impactos del cambio climático que ya se evidencian en el planeta, sumado a otros factores, han llevado a que las ranas, sapos, salamandras, entre otros anfibios, sean los vertebrados más amenazados del planeta.

Se estima que en el mundo dos de cada cinco especies de estos animales que habitan en bosques, hojarascas, ríos y montañas están en peligro de extinción. Colombia, por su 
parte, tiene el mayor porcentaje 
de especies endémicas de anfibios 
amenazadas, con un 36 % de individuos que solo se encuentran o tienen origen en el país bajo amenaza 
de extinción.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla en inglés) en su más reciente actualización del "Plan de Acción de Conservación de Anfibios" (ACAP) que, con la participación de más de 100 científicos de 25 países, detalló las principales amenazas y los avances de las principales estrategias con las que se está intentando conservar a los anfibios

Como explica Nicolás Urbina-Cardona, biólogo colombiano
de la Universidad Javeriana, copresidente de manejo de hábitat de
la IUCN y uno de los autores del
reciente informe, "cuando se piensa
en conservación se piensa en los
árboles y plantas, pero muy poco en
los animales que van a vivir debajo
de estos y sus hojas. La tarea es
ponerlas en el centro de la agenda".

### Pandemias y mercados ilegales

Durante la realización del informe, que hace parte de una serie de entregas del IUCN y en la que se analizaron cuántas especies de anfibios amenazadas hay en el mundo y por qué, los científicos se llevaron un par de sorpresas.

"Encontramos que solo el 20 % sigue siendo una de de las especies estaban en riesgo las que se enfrentan por enfermedades, mientras que el der mejor esta crisis.

# Más del 90 % de las especies de anfibios del mundo están en riesgo por la pérdida de hábitat

Una de las organizaciones más importantes en temas de conservación presentó un documento que muestra cuál es el estado de estas especies, esenciales para muchos ecosistemas. El cambio climático, los mercados ilegales y nuevas enfermedades son las principales amenazas contra los anfibios.

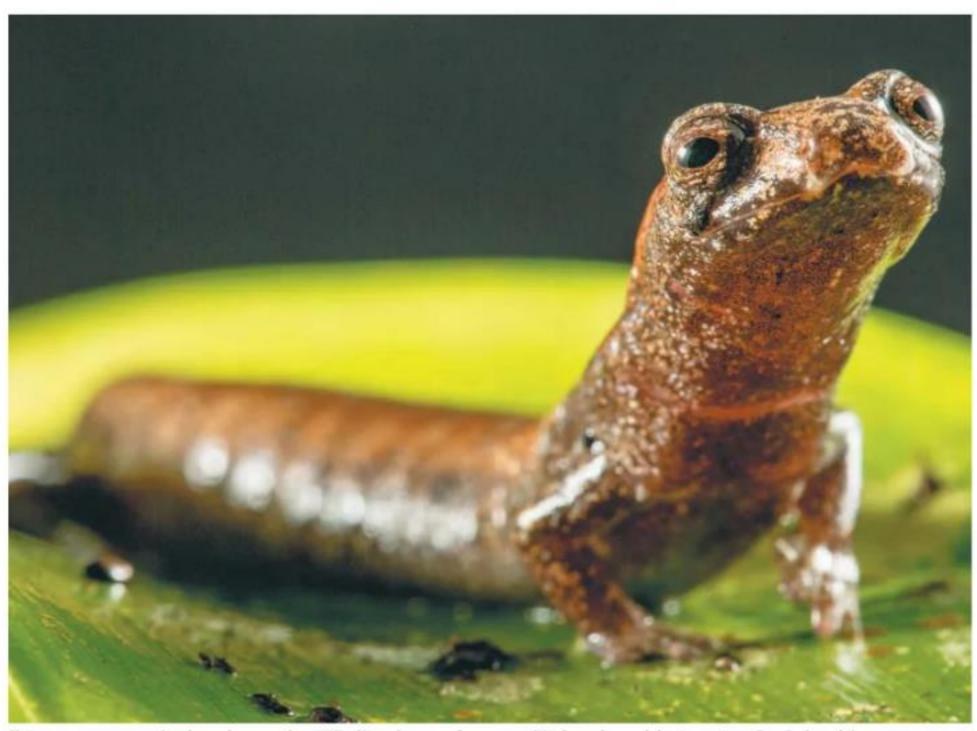

Esta nueva especie de salamandra ("Bolitoglossa cf. savagei") fue descubierta este año Colombia. / Felipe Pardo

76 %, es decir, 2.070, se encuentran amenazadas por y la agricultura", explica Urbina-Cardona.

Esto significa que, al considerar factores como el tráfico de madera, la conversión de sistemas forestales en sabanas, las actividades mineras y el uso de agroquímicos, cerca del 93 % de las especies están en riesgo debido a la pérdida de hábitat. Esta cifra es considerablemente mayor en comparación con el impacto del cambio climático (30 %) y el tráfico de especies (9 %).

Pese a que en el reciente reporte los investigadores determinaron las principales amenazas que enfrentan los anfibios en el mundo, reconocen que la falta de información sigue siendo una de las barreras a las que se enfrentan para comprender mejor esta crisis. Colombia, como explica Sandra Galeano, líder de colecciones "Anfibios y reptiles" del Instituto Humboldt, no escapa a esta realidad. "En Colombia conocemos muy poco sobre cómo se distribuyen parcialmente las enfermedades que afectan a los anfibios. Y sobre el cambio climático son muy pocos los estudios publicados; la mayoría están basados en modelos de lo que puede

pasar", indica Galeano.

Uno de los investigadores colombianos que más ha estudiado el efecto de los agroquímicos y el incremento de temperaturas en ranas y sapos es el profesor Manuel Bernal, de la Universidad del Tolima. "Hemos encontrado que los insecticidas son realmente terribles para los anfibios, en algunos casos matan a los renacuajos, y

En Colombia conocemos muy poco sobre cómo se distribuyen parcialmente las enfermedades que afectan a los anfibios. No tenemos modelos para saber si están presentes o qué tan dominantes son, por ejemplo, en el Amazonas o en la Orinoquia".

Sara Galeano, del Instituto Humboldt

a los que sobreviven los dejan deformes, sin poder moverse o con colas torcidas", señala Bernal.

### La necesidad de mejores ac-

Entre las opciones que propone el plan de acción de la IUCN es apostarles a programas de crías de conservación, tecnologías para apoyar la reproducción, así como las translocaciones de especies que, a pesar de ser muy complejas, tiene actualmente una tasa de éxito del 41 %.

"En el caso de Colombia, las prioridades deben ser, en parte, implementar monitoreos de población de anfibios de la mano con las comunidades, hacer mejores diagnósticos de las enfermedades y manejos in situ de las especies invasoras", asegura Galeano, del Instituto Humboldt.

Precisamente, en el país está en revisión el Programa de Conservación de Anfibios de Colombia, que busca tener unas metas en la conservación de estas especies. Esta propuesta hasido discutida durante 10 años, y depende del visto bueno del Ministerio de Ambiente y la Asociación Colombiana de Herpetología para que empiece su implementación. Este busca ser un complemento a la propuesta de la IUCN.

Entre las metas que tiene este plan están generar conocimiento para la toma de decisiones (tener, por ejemplo, datos poblacionales de las especies), implementar medidas de manejo para mantener las poblaciones silvestres y para especies priorizadas, y crear mecanismos de divulgación para dar a conocer la importancia de los anfibios.

"Sería algo muy poderoso de cara a la COP16, porque le permite al Gobierno decir, si bien somos el país con más especies endémicas amenazadas, ya tenemos un plan para conservarlas de manera robusta", explica Urbina-Cardona, quien señala que se tiene la expectativa de que el plan sea adoptado en las próximas semanas.

### EL ESPECTADOR



601 423 2300

Guarda nuestro contacto en tu celular

Atención al cliente - Información sobre suscripciones - Servicios



# Bogotá

Por lo menos 1.300 personas pretenden retornar

# Emberas en Bogotá: ¿y el retorno para cuándo?

Tras una nueva reunión Distrito-Nación, para definir el retorno de un grupo de emberas, asentados en Bogotá, la incertidumbre sigue. El proceso, previsto para el 29 de julio, se incumplió y no se conoce una nueva fecha. Los líderes indígenas piden garantías.



@causasperdidaz

ctovar@elespectador.com

El anunciado regreso a sus territorios de la comunidad embera asentada en Bogotá sigue sufriendo tropiezos que agravan la crisis humanitaria que viven cientos de familias indígenas que llegaron a la ciudad desplazadas por el conflicto armado, oriundas de los departamentos de Risaralda y Chocó. El pasado 16 de julio, la Unidad de Víctimas anunció que el lunes 29 de julio empezaría el retorno de las primeras 92 familias (asentadas tanto en el parque Nacional como en las Unidades de Protección Integral UPI de La Rioja y La Florida), que expresaron su voluntad de volver. Sin embargo, a la fecha no ha salido el primer bus y no hay nueva fecha.

La urgencia no es menor. Hay un gran grupo que quiere retornar. La Unidad de Víctimas dijo que "de la caracterización que realizó en el primer trimestre del año, de las 779 personas asentadas en el parque Nacional, 633 manifestaron su intención de querer volver a sus territorios, 119 pidieron reubicación y 17 expresaron su intención de integrarse localmente". Esa cifra, junto conotro grupo de indígenas asentados en las UPI, suman en total 1.300 personas que quieren retornar.

Hoy, tras el reciente incumplimiento, reina la incertidumbre, que le suma presión a la crisis humanitaria del pueblo embera en Bogotá. En especial porque el plan lo pactaron directamente con el Gobierno Nacional y el Distrito, pero, al parecer, las fallas de algunas entidades nacionales terminaron por truncar el acuerdo. El pacto tripartito, que contemplaba el regreso de 1.300 indígenas, necesitaba que entidades adscritas a la Nación, como el Ministerio del Interior, garantizaran la permanencia segura y sostenible de las comunidades en los territorios de los cuales fueron desplazadas.

No obstante, tal y como lo anunció la consejera de víctimas del Distrito, dichos organismos no habrían adelantado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los acuerdos. Lo anterior se confirmó luego de que los representantes de la Nación no asistieran a una reunión programada el viernes 26 de julio para confirmar que todo estaba listo para empezar la operación. En esos ires y venires ha estado la comunidad embera desde 2018, año en que la alcaldía de Enrique Peñalosa empezó con los planes de retornos a los respectivos cabildos y territorios de la comunidad desplazada.

Desde entonces los planes anunciados año tras año se han visto truncados, pues la "papa caliente" se la pasanentre Distritoy Gobierno Nacional, sin que se llegue a un retorno digno, con garantías robustas de no repetición. A la fecha, de acuerdo con María Ximena Morales, subsecretaria de Gobierno de Bogotá, van 18 planes de retorno fallidos.

### Lo último

Tras el nuevo aplazamiento, la Unidad de Víctimas anunció que este miércoles 31 de julio se haría un nuevo anuncio de fechas de retorno y de estrategias enfocadas en asegurar una permanencia digna y segura en los territorios. Además, de garantías de no repetición de las condiciones que propiciaron la diáspora de la comunidad. "Desde

la Unidad de Víctimas lideramos la reunión para reprogramar el retorno de la comunidad embera. Establecimos nuevas fechas y discutimos las estrategias necesarias para garantizar un retorno seguro y digno para todos los miembros de la comunidad", señaló Lilia Solano, directora de la entidad.

Sinembargo, la comunidad señala

compromisos relacionados con la seguridad en los resguardos se establezcan de manera clara, la comunidad no se va a devolver, y por eso no se ha logrado fijar una fecha".

Nelson Murry, líder embera

que aún no hay nuevas fechas. "No hemos logrado un acuerdo general. Lo que se va a hacer, en definitiva, todavía no se sabe. En esta reunión de lo que se habló fue del acompañamiento en materia de seguridad que tendrá la comunidad una vez esté en los territorios. Hasta que los compromisos relacionados con la seguridad en los resguardos se establezcandemanera clara, la comunidad no se va a devolver, y por eso no se ha logrado fijar una fecha", aseguró, en diálogo con El Espectador, Nelson Murry, líder de la comunidad embera asentada en el parque Nacional.

De acuerdo con Murry, el 11 de agosto representantes de entidades del Gobierno Nacional, como el Ministerio de Vivienda y la Unidad de Víctimas, viajarán hasta los territorios para conocer la situación de primera mano. "Habrá una reunión con los gobernadores de las comunidades afectadas para llegar a un acuerdo que permita que las personas puedan retornar con las garantías de seguridad que puedan generargarantías de no repetición", señala el líder.

Porsuparte, la Alcaldía de Bogotá anunció que realizó un acuerdo con la banca nacional para realizar giros por un valor que oscila entre los \$1.500 y los \$1.800 millones, cuyo propósito será cubrir los gastos derivados de la salida de la ciudad de más de 300 familias de la comunidad embera. Esto si se logra establecer un acuerdo de retorno seguro. Los recursos saldrán de la Secretaría de Integración Social y se entregarían en tres transferencias cada cuatro meses.

El primero, una vez la comunidad regrese a sus territorios y los desembolsos restantes una vez estén establecidos allí. El Distrito también realizó jornadas masivas de cedulación, bancarización y valoraciones médicas, procesos necesarios para garantizar un retorno en condiciones dignas. En ese sentido, las condiciones para que la comunidad abandone la ciudad, al menos, por parte del Distrito están dadas. No obstante, sin las garantías de seguridad que debe dar el Gobierno Nacional en los resguardos, "la comunidad no se va a mover de donde está", agregó Murry. Y, por lo tanto, la agudización de la crisis humanitaria podría continuar escalando.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, cerca del 80% de la población embera de la ciudad ha manifestado su intención de retornar. "Invías, Prosperidad Social, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Tierras, entre otras dependencias del Estado, que tienen alguna responsabilidad en la solución de la crisis, no se han sumado como deberían hacerlo. Nos parece clave que este proceso sea distinto. No es solamente decir que haya retorno y punto. El reto es cómo garantizamos que esa población tenga la posibilidad de quedarse y no tenga que regresar, contra su voluntad, a Bogotá". expresó el mandatario.

Pese a las situaciones de riesgo que sufre la comunidad asentada en Bogotá, todos tienen claro que para volver necesitan proyectos productivos en los territorios, soluciones de vivienda, de vías de acceso, proyectos de desarrollo y el acceso a salud, entre otros mínimos básicos, que por ahora siguen siendo una mera expectativa. Hasta que se den las condiciones, seguirán asentados en la capital, padeciendo la precariedad y miseria, siendo una de las tantas comunidades indígenas a las que históricamente el país le ha volteado la cara.



que Peñalosa empezó con los planes La falta de garantías de seguridad y no repetición han imposibilitado el proceso de retorno. / Gustavo Torrijos

### Racionamiento seguirá al menos hasta octubre

Pese a que los embalses del | sistema de abastecimiento Chingaza (Chuza y San Rafael) ya reportan un nivel de llenado que supera el 50 %, el alcalde de Bogotá. Carlos Fernando Galán, indicó que el racionamiento de agua se mantendrá al menos dos semanas más.

El mandatario recordó que la medida se adoptó tras la crisis de los embalses. que alcanzaron a llegar a un 14 % de llenado. Hoy, gracias a las lluvias y al ahorro producto del racionamiento y el comportamiento en los hogares, se ha mejorado,

pero no lo suficiente. "Mantenemos por ahora la restricción. Vamos bien, pero nos falta. Estamos trabajando para llegar a ese 70 % en octubre. Si lo logramos, podemos lavantar las restricciones y resolver el problema para Bogotá", concluyó.

### Bogotá



A partir del puente festivo del 17 de agosto empezará a regir el piloto de pico y placa para salir de la ciudad. / Óscar Pérez

Se hará una prueba piloto

### Ensayarán pico y placa regional los sábados, antes de día festivo

Se aplicará en los próximos puentes festivos y será voluntario. La idea es mejorar la movilidad y aumentar la velocidad al menos un 20 %.

### REDACCIÓN BOGOTÁ

bogota@elespectador.com 

"La ciudadanía está desesperada con los problemas de movilidad y, en especial, con la salida de la ciudad cuando hay festivos. Nos dicen: 'Nos demoramos más en salir de Bogotá que en llegar a nuestros destinos". Con esta frase el alcalde Carlos Fernando Galán justificó el experimento que pondrá en marcha a partir del puente festivo del 17 de agosto y durante tres puentes festivos más: pico y placa los sábados para salir de la ciudad. Y es que viajar ese día es una verdadera prueba de paciencia: recorrer, por ejemplo, los 10 kilómetros que hay en la calle 80, entre la avenida 68 y el puente de Guadua puede tardar mínimo una hora, panorama que se repite en otras salidas.

Por esta razón, e inspirados en el ya conocido pico y placa regional (que se aplica los lunes festivos en el plan retorno), la Secretaría de Movilidad implementará la restricción para el plan éxodo. La medida, que por ahora será voluntaria, propone una salida escalonada para mejorar la velocidad al menos un 20 %. Eso sí, aclaró que no es un pico y placa para toda la ciudad. "Este esfuerzo, que se hará en corredores de salida, lo evaluaremos en los próximos cuatro puentes festivos. Será una medida coordinada con las autoridades de los municipios vecinos para ver si se puede complementar o modificar", indicó.

### Cómo será el plan piloto

El Distrito informó que la medida regirá los sábados, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m., así: en la primera franja, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., podrán circular los vehículos con ria de Movilidad.

placa par, y en la franja de 9:00 a.m. a 12:00 m. podrán hacerlo los terminados en placa impar. Vale resaltar que, pese a ser una medida voluntaria, la Alcaldía recomendó adaptarse, ya que en caso de ser exitosa podría regir permanentemente.

Esta nueva disposición aplicará para todos los vehículos particulares que circulen por los nueve corredores de salida de Bogotá, dentro de estos límites: autopista Norte, desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur-norte; autopista Sur, desde la avenida Boyacáhasta el límite del Distrito Capital, sentido norte-sur; avenida Centenario (calle 13), desde la carrera 128 hasta el río Bogotá, sentido oriente-occidente; avenida calle 80, desde la carrera 114 hasta el río Bogotá, sentido oriente-occidente, y avenida carrera 7, desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur-norte.

Además, la avenida Boyacá, vía al Llano, desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero, sentido norte-sur; vía Suba-Cota, desde la carrera 132 hasta el río Bogotá, sentido oriente-occidente; vía a La Calera, desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, sentido occidente-oriente, y vía a Choachí, desde la avenida Circunvalar hasta el límite del Distrito Capital, sentido occidente-oriente.

"Con este piloto queremos que la ciudadanía organice sus viajes con antelación. Su éxito dependerá de la disposición de los viajeros y la gestión de tránsito en puntos estratégicos de los corredores de salida. Invitamos a quienes utilizan estas vías de forma regular los sábados de puente festivo a moverse de forma sostenible, optando por carro compartido o uso del transporte intermunicipal", concluyó Claudia Díaz, secreta-





LOS INVITA A SEGUIR



COP16 de biodiversidad: la apuesta por un periodismo riguroso

Esta COP16 nos permitirá entender por qué la biodiversidad es vital para nuestras vidas. Por eso, desde mayo y hasta noviembre, **El Espectador** y **Bibo** mantienen activa su campaña **RUTA A LA COP16**, para brindar al mayor número de colombianos la mejor información sobre uno de los eventos más importantes que se celebrarán este año en el país. Será del 21 de octubre al 1 de noviembre, en Cali, Valle del Cauca.

Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas. Tanto en nuestra versión impresa como en nuestra versión digital y en nuestras redes sociales pueden encontrar información de calidad.

@elespectador @BiboCol











Escanea el código QR

Apoyan:

























www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook.com/BiBOCol 💟 @BiBOCol 🖸 bibocol 🛗 BiBOCol





Deben eliminar o reformar los incentivos perjudiciales

## Subsidio a la gasolina y otros incentivos que le están haciendo daño a la biodiversidad

En 2020, los gobiernos destinaban unos US\$500.000 millones al año en apoyos potencialmente perjudiciales para la biodiversidad, solo en el sector agrícola. Acabar con estos incentivos en los próximos años es una tarea que tienen 196 países. ¿Será posible?

#### REDACCIÓN BIBO

Para el próximo año, 196 países, incluido Colombia, deben cumplir con uno de los compromisos adquiridos a finales de 2022, tras firmar el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal: eliminar o reformar los incentivos perjudiciales (también llamados incentivos perversos) para la biodiversidad. Son aquellos incentivos económicos, legales e institucionales, como menciona el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que favorecen el desarrollo, pero que a su vez afectan a la biodiversidad

Un estudio publicado este año por la Iniciativa de Financiamiento de la Biodiversidad (Biofin) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que, por ejemplo, en 54 países el apoyo a la producción agrícola -que equivale casi US\$500 millones- es considerado potencialmente perjudicial para el medio ambiente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la razón es que estos incentivos pueden dar lugar a la destrucción del hábitat, la degradación de la tierra y la contaminación del suelo.

En otras palabras, dice Andrea Prada, especialista en finanzas sostenibles de WWF Colombia, "existen algunos incentivos para desarrollar cadenas de valor que pueden causar deforestación, incentivos para monocultivos y otras malas

Para el próximo año, 196 países, incluido Colombia, deben cumplir con uno de los compromisos adquiridos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming Montreal: eliminar o reformar los incentivos perjudiciales.

prácticas agropecuarias. Todas estas son acciones que pueden afectar la biodiversidad".

En el sector pesquero también se pueden ver algunos ejemplos. De acuerdo con el mismo estudio de Biofin, en este sector los subsidios alcanzan un valor de US\$7.000 millones a US\$35.000 millones por año, que se consideran perjudiciales para el medio ambiente marino, principalmente debido a la contaminación y la sobreexplotación.

Además de estos sectores, otro de los grandes beneficiarios ha sido el de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural. En los países del G20 - donde están Estados Unidos, China, Francia, Brasil v otros- los subsidios a la producción alcanzan los US\$290.000 millones por año, y los subsidios al consumo, US\$320.000 millones, según Biofin. "A nivel mundial, varios países subsidian el uso de gasolina, diésel, carbón y gas natural, lo cual está ligado tanto a la pérdida de biodiversidad como al cambio climático", agrega Prada. En Colombia, por ejemplo, existe el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo que subsidia una parte del precio de la gasolina y el acpm. En 2022, por cada galón de gasolina que un colombiano compraba, el Estado ponía \$6.000, según explicó en marzo María Fernanda Valdés, viceministra técnica de Hacienda.

A los ojos de la vocera de WWF Colombia, estos son los incentivos más evidentes, pues los combustibles fósiles son los responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático, además de todas las alteraciones a los ecosistemas causadas por su producción y transformación. Pero para Germán Corzo, investigador del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza del Instituto Humboldt, hay otros que le dan la mano. Según él, se trata de la manera como se da la titulación de predios en Colombia. "Acá cuando se hace el proceso de adjudicación de un



Además de eliminar o reformar estos incentivos, la meta 18 menciona otro aspecto importante: aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad. / wwf Colombia

predio, porque la persona lo ha usado, se tiene que demostrar la tenencia a través de la tala rasa (transformación del paisaje) del predio a solicitar, lo cual demuestra que ha sido trabajado. En ese sentido, este incentivo perverso es responsable en gran medida de las tasas de deforestación en el país".

Todas estas acciones pueden tener dos ambiental a largo plazo.

tipos de efectos en la biodiversidad. Por un lado, pueden incentivar un consumo excesivo que supera los niveles sostenibles y, por otro, pueden conducir a un mayor uso de insumos contaminantes, métodos de producción perjudiciales o una transformación insostenible de los ecosistemas, lo que, a su vez, agrava el riesgo de daño











En 54 países, el apoyo a la producción agrícola, que equivale a unos US\$500.000 millones, es considerado potencialmente perjudicial para el medio ambiente, según un estudio.

caradas y alimentos ultraprocesados), el Gobierno espera recaudar \$2,54 billones de 2024 a 2033. El propósito principal de estos impuestos es reducir el consumo y de esta forma proteger la salud y el medio ambiente, como menciona el Centro Regional de Estudios de Energía.

Otro caso que destaca el vocero del Instituto Humboldt es el proyecto de ley de trazabilidad de la carne libre de deforestación, iniciativa que finalmente se hundió en la pasada legislatura, pero muestra avances. "Lo que buscaba el proyecto es la posibilidad de certificar la carne con mejores precios y prácticas, evitando que sea comercializada la que no tenga el certificado de libre deforestación", dice.

### ¿Se logrará cumplir la meta?

Si bien estas acciones muestran un avance importante, Corzo cree que hay un alto riesgo de no cumplir con la meta en el plazo que se trazó inicialmente. "Aunque Colombia es uno de los países que más ha avanzado a nivel regional, no será suficiente. Seguramente lograremos identificar esos incentivos perversos al 2025 con bastante certeza, pero la posibilidad de que sean eliminadas requerirá muchos años más", argumenta.

Prada, de WWF Colombia, coincide con esta idea. Desde su punto de vista, es importante que las entidades continúen identificando de forma ágil cuál son los subsidios y beneficios que se están otorgando en los sectores, como el industrial y de transporte, y no solo el energético y agrícola, para garantizar que no afecten la biodiversidad. Sin embargo, esto no es tarea fácil, de acuerdo con Biofin, pues a menudo hay varios factores contribuyentes, lo que hace muy difícil identificar la causalidad directa entre los subsidios y el alcance exacto de sus efectos nocivos para la biodiversidad.

Lo cierto es que hay pocos o ningún dato disponible sobre subsidios para sectores ambientalmente significativos, como la minería, la industria y la infraestructura. Además, con frecuencia, suele haber menos datos disponibles para los países en desarrollo que para los desarrollados. El reto será optimizar procesos de generación de información que pongan en equilibrio el crecimiento económico y el cuidado de los ecosistemas y su biodiversi-

### Paz con la naturaleza, un mandato para la vida

#### TATIANA ROA AVENDAÑO\*

El escenario climático es preocupante. En junio, Kuwait alcanzó la tercera temperatura más alta del mundo, con 49,3 °C, y poco después subió a 51 °C, cerca del récord histórico de 54 °C. Dubái también ha sido golpeada por una intensa ola de calor, con una sensación térmica de 62 °C según servicios meteorológicos de Estados Unidos. El incremento de la temperatura y la pérdida de biodiversidad reflejan el agotamiento de los flujos que mantienen la vida en el planeta, ciclos que fueron modificados por actividades humanas en menos de un siglo.

A esto se suman eventos extremos como incendios, inundaciones, sequías y erosión costera, que ya provocan desplazamientos en comunidades empobrecidas, principalmente en los sures. La crisis actual destruye relaciones ecológicas, sociales y culturales, evidenciando la guerra del modelo de desarrollo hegemónico contra la naturaleza.

Insistir en un bienestar basado en la explotación de la naturaleza es una guerra contra nosotros mismos; la creatividad humana debe enfocarse en enfrentar la crisis civilizatoria.

Esteaño, en Colombiase celebrarála COP16. conferencia internacional que tendrá como lema "Paz con la naturaleza", que reconoce la interdependencia de la sociedad con la naturaleza, relación esencial para la reproducción de la vida. El bienestar capitalista depende de un uso insostenible de energía, agua y materia y la explotación de otros, tanto humanos como no humanos. Colombia, que cubre menos del 1 % del planeta, pero alberga más del 10 % de la biodiversidad mundial, es un país significativo para esta conferencia. La biodiversidad se conserva gracias a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, quienes, a pesar de no ser responsables de la crisis climática, toman medidas audaces para superarla.

Paz con la naturaleza requiere una revisión crítica del estilo de vida actual y una reflexión profunda sobre los conflictos y violencias, no solo del conflicto armado, sino de la guerra general del modelo económico contra la naturaleza. Este conflicto ha negado y subalternizado otras relaciones con la naturaleza, vistas como atrasadas, especialmente los mundos comunitarios rurales.

La paz con la naturaleza es la vivencia de comunidades dedicadas a proteger selvas, páramos, manglares y humedales. Estos territorios son la base de su identidad y guardan el legado de sus ancestros.

Por eso, en espacios como la COP16, se debe exigir a los principales responsables de la crisis que se comprometan a saldar la deuda histórica con la tierra y con quienes la han cuidado. Es momento de exigir esfuerzos globales reales para defender la vida en toda su complejidad.

La COP16 es clave para exigir a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad histórica frente a la crisis y se comprometa a acuerdos efectivos que permitan transitar hacia una paz con la naturaleza.

Ese debe ser un mandato de todos. \* Viceministra de ambiente

### Aumentar los incentivos positivos

Además de eliminar o reformar estos incentivos, la meta 18 menciona otro aspecto importante: aumentar los incentivos positivos para la biodiversidad. En Colombia, hay un par de casos que muestran cómo se puede hacer.

Uno de estos son los impuestos ver-

reforma tributaria. Algunos de estos son impuesto nacional al carbono, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas e impuesto sobre vehículos automotores. "El impuesto de carbono carga o grava el contenido de CO2 de ciertos combustibles que utilizamos", dice Prada.

Con estos impuestos, sumando los des, que quedaron establecidos en la impuestos saludables (a las bebidas azu- dad.

### Espere mañana especial editorial de lado lado





Una iniciativa de:

EL ESPECTADOR

#MásAlláDeLasFronteras

7 5 5 th Az

# Cultura

**Novedades literarias** 

# El sentido del orden para Alejandro Moreno

El escritor colombiano presentó ayer 31 de julio en el Gimnasio Moderno su primer libro, "El sentido del orden" (Taller de Ediciones Rocca) compuesto de ocho cuentos relacionados con la muerte y el duelo, y atravesados por los libros, la literatura y las bibliotecas.



FERNANDO ARAÚJO VELÉZ

fernando.araujo.velez@gmail.com

Entre algunas citas de Flaubert, su libro inconcluso, Bouvard y Pécuchet, y el recuerdo de Italo Calvino, se le fueron colando algunas confesiones, principios de ideas de cuentos que fueron y dejaron de ser, o que se quedaron en una hoja suelta, finales de otros que sí terminaron siendo un libro y algunos de los recuerdos que lo llevaron a ser Alejandro Moreno. "De alguna manera estaba destinado a ser escritor", dijo, con la voz a medio tono, como si alguno de sus personajes se hubiera escapado de su libro de cuentos, El sentido del orden, y hubiera hablado por él. "Cuando era niño los libros de mi casa llegaban hasta mi cuarto y entraban en disputa con mis juguetes".

Más tarde o menos tarde, de noche o de madrugada, se enfrentaría a aquella biblioteca que estaba ahí cada vez que se despertaba. Lo haría con un poco de temor, tal vez. Con más curiosidad que nada y un halo de misterio. Desde los tiempos de las tablillas, los rollos de papiro o de pergamino, de los estantes en cruz de Alejandría y Bagdad, de Pérgamo y Constantinopla, las bibliotecas no hicieron más que hablar por sí solas. Gritarona veces y en ocasiones se metieron entre la vida de la gente a punta de susurros. Se dijeron sus cosas en secreto, en secreto forjaron vidas, y de paso, también, pese a todo, provocaron muertes y las contaron.

Los libros que tanto lo habían obsesionado y que se habían tomado su casa y parte de su niñez rivalizaban entre ellos, con él y con su cuento. Saramago y Camus, Baudelaire y Cervantes eran amigos y sus amigos, y al mismo tiempo enemigos.

"Con el tiempo los libros de aquella biblioteca de mi casa pasaron a ser una reliquia. Eran de alguien que había muerto". Su padre, Rafael Humberto Moreno-Durán, falleció en 2005, cuando él acababa de cumplir 10 años. Fue la primera vez que le vio el rostro a la muerte. Luego llegaron otras dos. La de un amigo, Daniel Vega, y la de su abuelo Francisco Sarmiento. "Mi vida estuvo atravesada por las muertes de mi papá, de mi amigo y de mi abuelo Francisco. Por la muerte, y por un tiempo, nos volvemos espiritistas de emergencia. Freud decía que el duelo era una enfermedad transitoria, por la que creíamos que todo el mundo giraba alrededor de aquel que vivía el duelo".

Con el tiempo, Moreno tomó una primera distancia del duelo, y luego empezó a escribir sobre él, sin ser muy consciente de que lo hacía, y borró y tachó, y volvió una y otra vez sobre sus textos, y los desechó y los recuperó. Recordó y tomó de sus recuerdos algunas escenas para unirlas a otras, e imaginó. Inventó, jugó, padeció e indagó. "Escribir es vivir varias veces, multiplicar la experiencia y hacerle preguntas a la vida", diría tiempo después, con su libro de cuentos entre las manos y una especie de pudor revuelto con orgullo. Luego, silencio. Más tarde agregaría que los escritores eran dioses de lo que creaban. En últimas, "detectives de la vida".

El primer cuento que escribió, y que después sería el soplo que hizo vida su libro, fue El sentido del orden. La biblioteca inmensa, el orden de la vida y de los libros, los mensajes ocultos, las razones, la lupa, la distancia, la muerte, el duelo. "Al entrar a la casa arrastré con la puerta la correspondencia de mi abuelo, acumulada y tendida sobre el garaje, como una afligida alfombra. Sus remitentes no se habían enterado todavía de su muerte o lo habían hecho tarde, cuando las cartas estaban ya en camino, sin forma de cortarles el vuelo y evitar que sus mensajes se perdieran en el vacío", comenzaba su relato, que seguía con una breve descripción de los sobres que estaban en el piso.

Al final del primer párrafo Moreno relató que entre los sobres y las cartas había "una postal de Alcalá de Henares que mi abuelo me había pedido que le enviara.-Hazlo como una prueba de supervivencia, me dijo, para



Alejandro Moreno es abogado de la Universidad Javeriana con énfasis en derechos humanos y justicia social. / @j.altov...

saber que de verdad estás allá". En adelante la historia recorría tiempos idos, muy idos, y hechos recientes. Lo humano de cada quien con sus asuntos, y el fondo, que era la biblioteca del protagonista del cuento, con sus acertijos y sus certezas. "Las estanterías de caoba se prolongaban a lo largo del estudio como las paredes de un túnel profundo, en el que los libros se hacían infinitos. Mi abuelo nunca quiso decirme cuántos tenía".

Cada libro era un mensaje que le daba paso al orden de la biblioteca, y en cada mensaje había un sentido y un infinito reguero de respuestas que a su vez eran nuevas preguntas. Su pasado de niño y de adolescente se revolvió con su presente y sus duelos. Los libros que tanto lo habían obsesionado y que se habían tomado su casa y parte de su niñez rivalizaban entre ellos, con él y con su cuento. Saramago y Camus, Baudelaire y Cervantes eran amigos y sus amigos, y al mismo tiempo enemigos. Alejandro Moreno era el interrogador, el creador y escritor de la historia, quien intentaba responder las preguntas, y un poco, también, el protagonista de su cuento.

Cuando decidió dar por terminado El sen-

Escribir es vivir varias veces, multiplicar la experiencia y hacerle preguntas a la vida".

### La historia está viva

PUNTO DE VISTA MARÍA WILLS





Francia afirmó su lugar frente a la contemporaneidad, que no es otro que el de permitir que el pasado esté vivo, el de amar y citar la historia como parte esencial de la construcción del presente. Siendo una persona que está constantemente buscando formas de que el arte llegue a la gente, quedé profundamente tocada por esta reivindicación de la cultura a la francesa, en donde lo más intelectual dialoga con lo más frívolo.

Hay que decir que es gracias a la industria de la moda de lujo, que desde hace unos años Francia está retomando el liderazgo como capital central de museos y centros de arte que están fundados o patrocinados por estas empresas para hacer las mejores exposiciones.

El evento además tuvo un perfil mediático y televisivo ambicioso y sin precedentes. Lo que antes era en estadios, ahora fue un recorrido por la ciudad. El cambio de paradigma es total. París como epicentro cultural del mundo, visitar techos, catacumbas y ver en el Louvre sus cuadros tomando vida es algo que inserta al arte y la historia en lo que fue seguramente el programa cultural con más rating.

En medio de polémicas sobre el uso de los referentes a la historia del arte, pues un fragmento performático sobre libertades de género se realizaba como un bacanal en honor a los dioses griegos del Olimpo y terminó siendo confundido con una última cena, ofendiendo a algunos católicos. Está claro que ante todo hay mensajes muy necesarios de reconciliación. Como lo reiteró el director artístico del evento: "Mi voluntad es simplemente decir que somos un gran 'nosotros'. (...) enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión y para nada dividir". Este deseo de unión lo destacó también en el diálogo musical entre Aya Nakamura, artista franco-malinesa, saliendo de la Academia Francesa de la Lengua a cantar acompañada de la banda de música de la Guardia Republicana. Otro importante reclamo se relacionó con la presencia de mujeres en los espacios públicos gracias a la intervención en la cual salían del agua monumentos escultóricos de las lideres más importantes de la historia del país frente al edificio de la Asamblea Nacional recargado de estatuas de hombres.

Thomas Jolly, actor y fundador de la academia de teatro La Piccola Familia, fue el encargado de la dirección artística. Como buen experto en Shakespeare y en tragedia griega, hizo una increíble recreación de Séneca, sabe que el teatro es una manera de hacer comentarios sobre poder, y gracias a las posibilidades de la parodia, de la exageración, el evento que vimos hace unos días fue un lujo de lección emancipatoria y tolerancia comunitaria. El teatro se afirmó como una de las artes más potentes para abordar a la historia, una materia que necesita músculo, que necesita ejercitarse para no olvidarse, y esta ocasión fue perfecta, además, para la extrema derecha: no olvidamos, para no repetir.



tido del orden, empezó a escribir otros relatos, Sin traducción posible, Un lenguaje de sugerencias, Como palabras dobladas, En el medio de un precipicio, Antes de que el sol caiga. Con una suerte de sonrisa que delineaba quizá para poner en duda su afirmación, diría que aquello de escribir ya se le había vuelto una obsesión. Escribía a todas horas y en todos lados. Hacía mapas de sus historias en libretas, diseñaba partes de sus personajes, y luego se largaba a contar lo que quería contar, para después volver a escribir desde cero lo que ya estaba escrito. Por ritmo.



### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.

Productor general: Élber Gutiérrez Roa.

Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# La Ché







Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

# Opinión

### Cautela en petróleo y gas

sin una política de transición energética clara ni responder cómo suplirá los ingresos del petróleo, que se irán marchitando, el mundo está en un alza de consumo. JP Morgan acaba de publicar que, en julio, la demanda mundial alcanzó un promedio de 103,6 millones de barriles diarios, un aumento de 1,7 millones de barriles diarios en comparación con lo que se necesitó hace un año. En nuestro país, no obstante, están encendidas las alarmas por el estancamiento en la actividad petrolera, la posible escasez de gas natural y la falta de dirección por parte del gobierno de Gustavo Petro.

Hace apenas un par de semanas, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) lanzó una advertencia. Según sus cálculos, la contratación en firme de gas para el 2025 solo alcanzaría el 12 % de la demanda y la del 2026 un 30 %. Es decir, nuestro país puede estar en riesgo de quedar en desabastecimiento. Se han anunciado medidas que incluyen la importación del gas, pero si las negociaciones y planeaciones no se hacen de manera adecuada, esto puede significar que aumente el precio. En una Colombia acostumbrada a pagar precios muy bajos por el uso del gas, podemos estar presenciando un cambio de paradigma que

requiere seriedad por parte de las autoridades. Al respecto, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo ayer que "el Gobierno está haciendo el esfuerzo de que se garantice la exposición de subsidios. La demanda, la regulación, tiene una priorización de atención de la demanda".

Las noticias preocupantes no terminan ahí. Otro informe recién publicado de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campecrol) dice que en abril y mayo de este año la actividad de taladros petroleros bajó un 5,5 % y la perforación de pozos de desarrollo cayó un 13,6 %. En cuanto a gas, la producción promedio fue de 995 millones de pies cúbicos diarios, un 5,6 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Un dato que resume todo: desde 2022, la actividad de taladros ha caído un 33,5 %, lo que ha llevado a la pérdida de aproximadamente 26.975 empleos. Como dijo Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, en comentario retomado por *El Colombiano*, "los campos maduros siguen su declinación natural,

A raíz de las noticias sobre petróleo y gas en Colombia, es urgente que el Gobierno Nacional ejecute un plan más claro".

por lo que nuevos proyectos de exploración son esenciales para asegurar nuestra soberanía energética a mediano y largo plazo".

A las voces se unió la de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República. Después de informar sobre la vigilancia a los dineros de las regalías, alertó que Colombia no está sustituyendo ingresos a la velocidad adecuada. "Lo que se está viendo en la realidad son cuentas que no quiero que sean demasiado optimistas, pues los indicadores no muestran una desaceleración en los consumos, y lo que sí terminaría comprometiendo es la seguridad energética", dijo Rodríguez. El contralor también pidió que nuestro país se prepare desde ya para una "eventual caída de los recaudos de regalías como consecuencia de una disminución en la actividad petrolera, si no se toman las medidas necesarias para contrarrestarla".

No estamos diciendo nada nuevo ni que el Gobierno no sepa, al menos en el discurso. Sin embargo, dos años de presidencia de Gustavo Petro no han servido para acelerar la transición energética y sí para causar incertidumbre en el sector. Países similares al nuestro, como Brasil, entendieron que necesitan los recursos del petróleo estos años para invertir en desarrollo y en las adecuaciones que necesitan nuestras economías. ¿Cuándo tendremos un plan claro con ejecución en marcha y resultados concretos?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Kamala Harris: "Deus ex machina"

CATALINA RUIZ-NAVARRO



EN COSA DE UNA SEMANA, LOS demócratas gringos lograron que Biden dejara la carrera presidencial y se unieron alrededor de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ya logró empatar a Trump en las encuestas. El cambio fue una bocanada de aire fresco para una elección que olía a naftalina. Harris, además, tiene más cosas a su favor que simplemente "no ser Trump". Por un lado, y a pesar de ser parte del gobierno, el electorado sabe relativamente poco sobre ella, no tiene que lidiar con años de críticas en los medios de comunicación como le sucedió a Hillary Clinton en su momento. Harris también es una reconocida defensora de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho al aborto, que terminó restringido en buena parte del país gracias a Trump. No tiene que armar de la nada un equipo de campaña porque cuenta con el de Biden. Su risa y su desparpajo funcionan muy bien en redes, tiene un equipo de comunicaciones que supo conectar inmediatamente con la Generación Z, y fue refrendada por la cantante del verano, Charli XCX. Su campaña ha logrado enmarcar su candidatura como una lucha del "bien contra el mal", de una fiscal contra un criminal, tan exitosamente que lo dijo el mismo Trump.

Todo esto vino con un cambio radical de tono: hasta hace unas semanas los demócratas hablaban de Trump como la más "terrible amenaza a la democracia" (y lo es), pero el miedo no estaba moviendo a votar a muchas personas que no estaban dispuestos a salir a votar por Biden. La campaña de Harris no minimiza la amenaza que encarna Trump, pero ahora también habla de él como un tipo "raro", "ridículo", ataques que parecen tontos, pero que van directamente al ego de Trump y él no sabe cómo defenderse. Menos cuando su elección de fórmula vicepresidencial es también un tipo raro y ridículo, que la emprendió en contra de las personas sin hijos y que, en otro extraño giro inesperado, tuvo que salir a desmentir que se folló un sofá.

En el sistema electoral estadounidense, el resultado de la elección depende de los llamados swing states, o estados pendulares, en donde aún no se sabe qué partido ganará, y que este año son Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Arizona, lograr que el miedo.

Georgia y Carolina del Norte. Cuando el candidato era Biden, había varios estados que se daban por perdidos y por eso la campaña se estaba concentrando en conquistar Michigan, Wisconsin y Pennsylvania; con Harris, se revive la posibilidad de ganar Nevada y Arizona.

Ningún candidato presidencial es perfecto y Harris no es la excepción. Siendo fiscal le sirvió al sistema carcelario, atroz y punitivista. Pero estamos hablando de Estados Unidos, ¿qué esperábamos? El imperio es el imperio, pero es significativamente peor si lo dirige Trump. La elección de presidente siempre es, necesariamente, una decisión pragmática. Dice el politólogo argentino Antoni Gutiérrez-Rubí, que "los electores acaban pensando lo que sienten", para hacer referencia al impacto de las emociones políticas en los procesos electorales. Gutiérrez-Rubí dice que con frecuencia "la política progresista" subestima esas emociones, pues está "instalada entre la vanidad ideológica y la prepotencia programática", y quizás eso es exactamente lo que pasaba cuando los demócratas pretendían ganar con Biden como candidato. Pero la llegada de Harris quedó asociada con emociones como el entusiasmo, la esperanza, que son más poderosas, y mucho más difíciles de

### Cándida

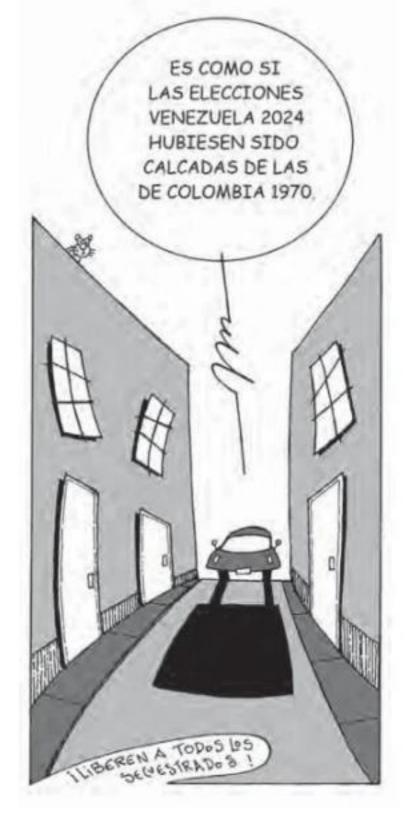

JUEVES 1° DE AGOSTO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### / 17

### **DOSIS MÍNIMA**

No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar".

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas".

En política son los medios los que deben justificar el fin".

Albert Camus, premio nobel de literatura (1957).

### Osuna



Amoroso

### Venezuela, entre lo predecible y la sorpresa





ESCRIBIR SOBRE LOS RESULTADOS electorales en Venezuela en estos días es dificil, hay mucha información; probablemente cuando lean esta columna haya muchas novedades. Temas predecibles, sorprendentes y mucha incertidumbre.

Muchos de los grupos de pensamiento de la región que se ocupan de la democracia y hacen seguimiento a Venezuela habían planteado el escenario: pierde la dictadura y el régimen no entrega. La pregunta era qué habría que hacer en este caso. Así que desde esta mirada no sorprende lo que estamos viendo: perdieron y no entregaron. Había un optimismo grande en Venezuela y en el exterior por recuperar la democracia.

Predecible también que el Consejo Nacional Electoral anuncie unos resultados que no coinciden con las actas de totalización de los votos que emite el sistema electoral automatizado y que reciben los testigos. La oposición tiene esas actas y por cada voto de Maduro había dos o tres para Edmundo González.

Entre las cosas sorprendentes: la masiva

antiguos simpatizantes que se cansaron del gobierno.

María Corina se convirtió en la gran catalizadora del deseo colectivo y mayoritario del cambio. En veinte años de oposición, donde ella ha sido siempre una voz fuerte en contra de la dictadura, nunca fue la preferida en las encuestas. Sorprendió que se convirtiera en esa figura que le devolvió la esperanza a una gran población. Surgió nuevamente desde hace más de un año y fue consolidado su liderazgo. De manera valiente, logró con estas elecciones que se evidenciara la debilidad del régimen en términos de apoyo popular.

Las manifestaciones en contra de los resultados del CNE sorprenden por la novedad: son protestas que vienen de sectores populares como Petare, no de Las Mercedes o El Rosal, donde vive la clase alta, quienes tradicionalmente han protestado. Son protestas de un mundo asociado al Gobierno. Esas protestas demuestran la desafección mayoritaria de la gente a Maduro y sus pretensiones de continuar en el poder. Los venezolanos han resistido una crisis humanitaria, una situación precaria durante años. Siete millones de venezolanos abandonaron el país; hoy, desesperados, le dicen al Gobierno que se vaya.

Predecible que no hayan dejado entrar a la Unión Europea a observar las elecciones: no participación y la tremenda votación de iban a permitir que les dijeran que estaban evitar la violencia en Venezuela.

cometiendo un fraude. El Centro Carter fue el único que estuvo observando las elecciones. Dos días después, este organismo desde Atlanta dice contundentemente que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no se pueden considerar democráticas.

Casi todos los países de la región se han manifestado, algunos en grupos rechazando el resultado y pidiendo el reconteo y la verificación externa. Unos con lenguajes más contundentes y otros han guardado silencio o han salido a decir que apoyan el resultado del CNE. La reacción del régimen ha sido expulsar a los diplomáticos de los países que le exigen transparencia y denunciar un jaqueo al sistema por parte de la oposición y una conspiración internacional. Buena reacción la del presidente Boric, claro y contundente en su defensa de la democracia.

El régimen se atrinchera y saca a la fuerza pública a la calle. Las declaraciones amenazantes del eneral Padrino callando las protestas demuestran el talante militar de este régimen y, con preocupación, pareciera que será un gobierno militar lo que tendremos por delante. Maduro se sostiene porque lo sostiene Padrino.

Esperemos que haya países que estén en conversaciones secretas tratando de trazar un camino en este difícil momento. Hay que

### Colombiamoda: innovación y sostenibilidad

BRIGITTE **LGBAPTISTE** 



LAS TENDENCIAS RECIENTES DE modificación de patrones de consumo con base en valores y criterios de sostenibilidad están creando una paradoja interesante: si para "desacelerar" el agotamiento de recursos y las huellas ecológicas debemos aprender a ser más austeras, la orientación del diseño debería ajustarse, incluso bajo los parámetros de la circularidad. El ejemplo más crítico es la moda, que nos propone un cambio constante de patrones estéticos, lo cual genera mayores consumos de materias primas, agua y energía, con todos los efectos que esto conlleva. Esta semana, a propósito de Colombiamoda, escuché a una persona afirmar que "ya se produjo toda la ropa que necesita la humanidad", implicando que los retos de innovación están en todas las estrategias de reuso y reciclaje, producción de materiales bio, y similares, lo cual cambia radicalmente los criterios del diseño, la fabricación y el mercadeo de prendas; la tendencia dominante.

El depósito de ropa vieja en el desierto de Atacama, que ya no es basurero sino mina, se ha vuelto una imagen emblemática de los efectos del fast fashion y estrenar, entonces, ya no parece tan glamoroso (lo cual no quiere decir que todo el mundo acabe zarrapastroso). Hay que apelar a la creatividad para crear nuevas fibras, tecnologías de producción de telas, estilos de confección y formas de aprovechamiento de prendas que tan pronto hayan acabado de ejercer como vestuario, se conviertan en docenas de nuevos productos para la construcción, por ejemplo. Se hacen láminas aislantes, recubrimientos térmicos y hasta ladrillos. Luego, con los años, las casas construidas con poliéster y algodón seguramente podrán volver a convertirse en combustible de naves espaciales o forros de crochet para humanizar robots, nunca se sabe.

El desfile de prendas de los estudiantes de la famosa Colegiatura de Medellín mostró tendencias robustas y gran imaginación, con diseños basados en zunchos reciclados, cuero animal reprocesado, carpeticas abandonadas en los cajones de la abuela y mil cosas más, añadiendo alternativas a las propuestas de marcas como Fabricato o Femsa, duchas en anticiparse a los mercados del futuro. Y menciono esto porque la industria de la moda es un ejemplo de cómo una perspectiva de decrecimiento no es aconsejable: cientos de miles de personas viven de vestirnos (y desvestirnos), en un sistema semiótico donde la ropa es el eje de un sistema de comunicaciones complejo del cual muchos no querrían (en los trópicos verdes) o podrían prescindir (en las gélidas latitudes o altitudes). La moda es un mecanismo de presentación y representación de las transformaciones humanas, e incluso las sociedades más autoritarias, que creen en la falsa igualdad de los uniformes, los cambian de vez en cuando.

La moda del futuro, creemos, será parte de la bioeconomía, la mejor circularidad. Para much@s, un jean sin lavar (nunca se lava el denim, aprendí de Pilar Castaño), un par de "tenis" y una camiseta con un mensaje gráfico al frente son su mejor carta de interacción social. Otras, sin embargo, insistimos en el antes muertas que sencillas... ¡pero sostenibles!

### EE 18 / Atraco a una hermana

#### CRISTINA CARRIZOSA



ESTA COLUMNA IBA A LLAMARSE "Fiesta en el barrio". Hago parte de los ingenuos que pensaron que el dictador Maduro podría haberse agotado del festín de 25 años y del desangre a todo un país al que ya se le ve en las costillas. Creí que habría cedido ante la valiente oposición ganadora para irse a gozar de lo saqueado. Incluso, en la mañana del domingo, ilusionada, escribí a Christian, un joven guapo de 26 años que, siendo ingeniero informático graduado en una universidad de Caracas, hizo del oficio de la peluquería el medio para subsistir en Bogotá y para sostener a su hermana discapacitada y a su sobrino atrapados en su Venezuela ultrajada. "Esta vez parece que sí va a ser", me dijo.

Sin pudor alguno, el régimen notificó a Christian y al resto de venezolanos del robo de la elección a la oposición. Pero el asalto también hirió al mundo democrático y a los colombianos para quienes eso de la "hermana república de Venezuela" dejó de ser sólo una frase cursi. Nunca como ahora, se siente a ese país como hermano.

La diáspora ha enriquecido a Colombia en nuestra cultura, en nuestra economía y en nuestras vidas. Alrededor de tres millones viven entre nosotros y una nueva generación de sus hijos es colombiana. A ellos les robaron su dignidad, su capacidad de escoger y su posibilidad de autodeterminarse; no hay peor atraco moral, ni peor menosprecio a la libertad, que desconocer la decisión autónoma sobre el propio rumbo.

Las consecuencias de la va desenmascarada dictadura serán difíciles también para Colombia; el régimen terminará radicalizándose v el mundo aislará a Venezuela aún más, lo que tendrá efectos en una economía que estaba en recuperación. Esto generará una nueva ola de migrantes, se fortalecerán los crimenes transnacionales y se fortalecerán las economías ilegales que nos involucran; el narcotráfico se intensificará y los grupos armados colombianos contarán con tierras venezolanas como descansadero, lo que dificultará cualquier intento de paz.

¿Cómo no indignarnos como demócratas y no conmovernos como hermanos? La respuesta del gobierno de Colombia ha sido tardía. El presidente se tomó casi tres días en reaccionar; lo hizo un día después de su referente, el presidente Lula. Invitó al gobierno venezolano a la transparencia y recordó el espíritu de Chávez. ¿El golpista espíritu de Chávez?, me pregunto. Hay que decir, que salvo por esa inspiración, el mensaje es el de un mandatario serio y responsable. Pero como los silencios sostenidos también envían mensajes, inevitable es que hubieran surgido dudas sobre el talante democrático del presidente y sospechas sobre sus intenciones futuras. Nos ofendió a todos al mantenerse impávido ante el maltrato a la hermana república y produce repudio la complicidad declarada de miembros del Pacto Histórico con el régimen venezolano. Confirman lo que son, avergonzando a toda una

tiene matices y nacionalidad? Ojalá que capítulos tan aberrantes de la historia antidemocrática de la región den pie para que la comunidad de naciones pueda repensar la fallida institucionalidad multilateral, que hasta hoy se ha quedado en las formas y en declaraciones.

nación. ¿Acaso lo de la "política del amor"

¡Viva Venezuela libre!

Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

### Comentarios sobre diversas columnas del 21 de julio

1. Piedad Bonnett

El artículo "La incapacidad de examinarnos" explica muy bien la diferencia entre la cultura japonesa y la colombiana en cuanto al aseo de las calles. Es notoriamente cierto que entre nosotros no se inculca esa cultura desde la casa, y la escuela poco puede hacer frente a esta costumbre hogareña.

Se ha apoderado de Colombia la idea de que el fin justifica los medios. No es solo el irrespeto a los guardias en Estados Unidos, sino también acá en el país y en el resto del mundo. El problema de la falta de autorregulación es un producto de la codicia que se ha apoderado del colombiano, quien está dispuesto a transgredir cualquier norma.

Laura Ardila A.

La señora Ardila inicia su columna titulada "Petro en el espejo de la 'mermelada' de Santos " con una crítica dura a un sistema que ya venía corrupto desde hace muchos años. Sin embargo, ello no justifica la "mermelada" institucional que no solo operó en el gobierno de Santos, sino también en gobiernos anteriores (auxilios parlamentarios) y posteriores (amigos contratistas de los congresistas para obtener recursos).

3. Carlos Enrique Moreno

Al Dr. Moreno le asiste la razón en su columna titulada "Colombia, megalavandería sin paz" al señalar la codicia como fuente inspiradora de la corrupción. Lo que no ve es que, antes del gobierno de Santos, existió la yidispolítica, con la sumisión del presidente de ese momento; la notaría de Teodolindo, con su "incapacidad de entrada" y "entrada al baño" incluida, y justificada por el sistema de salud; las encarcelaciones de Sabas Pretelt y el ministro Palacios, entre otras poquísimas cosas.

Para el Dr. Moreno, Colombia nació corrupta el 7 de agosto del año en que inició Santos, y antes todo era limpio y sin pecado

4. Armando Montenegro

Ahora sí, en su columna titulada "Trump y América Latina", se muere del susto con Trump versión 2. Antes no lo hacía porque el programa Trump 1 se acomodaba al sector económico que al Dr. Montenegro "le sirve"; es decir, al capitalismo financiero, que hoy es la punta de lanza del modelo económico neoliberal.

Pero ahora Trump 2 recibirá unos Estados Unidos con una alta inflación, casi en guerra comercial con el oriente de Asia, que a su vez está aliado militarmente con Putin, y con México como plataforma de producción de mano de obra más económica. Y ahí sí el Dr. Montenegro ve en peligro sus asesorías y pasa por la puerta giratoria entre puestos privados y estatales que comparte en rotación con su hermano en Asofondos. Pero tranquilos, al otro lado de Ipiales, en Ecuador, de pronto les creen el cuento.

Victor Emilio Garcia Cardozo



#### DE LABIOS **PARA AFUERA**



Los líderes mundiales la van a tratar como un juguetico. La van a pisotear. No quiero decir la razón, pero yo creo que la gente me va a entender lo que digo".

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, refiriéndose a Kamala Harris, vicepresidenta. Los comentarios de Trump han sido leídos en clave de racismo y misoginia contra la precandidata de los demócratas.

### Zuleta



Fraude

### Las políticas culturales del distrito





EL JUEVES PASADO SE PRESENTÓ EN el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán el plan de Cultura del gobierno de Carlos Fernando Galán, Bogotá camina segura. La presentación estuvo a cargo de Santiago Trujillo, secretario de Cultura del distrito.

Los proyectos pretenden cambiar la cara de Bogotá y crear espacios amigables para que todos podamos vivir la ciudad durante las veinticuatro horas del día. Para lograrlo propone la Alcaldía distintas líneas de trabajo. Dentro de los diecinueve puntos propuestos en la presentación, los más interesantes y los más ambiciosos son: la recuperación del Festival Internacional de Teatro, que fue uno de los principales íconos de la ciudad; continuar con el programa distrital de estímulos que otorga becas y auxilios económicos a artistas, gestores culturales y emprendedores; el pro-

la creación de ambientes seguros y favorables mediante la ampliación de la oferta de lugares, eventos y servicios artísticos; la revitalización, tan necesaria, del centro de la ciudad mediante su recuperación patrimonial y arquitectónica, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, la activación del comercio y el fortalecimiento de las rutas turísticas; el robustecimiento de la red distrital de bibliotecas; la apropiación de los parques ampliando los horarios, mejorando la iluminación y creando espacios seguros con infraestructura apropiada; la puesta en marcha de los distritos creativos y de una bienal de arte de Bogotá.

El énfasis puesto en los distritos creativos es una política que encuentra consonancia con la visión y el plan de trabajo propuesto por el secretario de Cultura del distrito, que ha señalado la importancia de crear cultura desde los barrios. En términos de internacionalización, de visibilidad y de atracción de turistas a la ciudad, los proyectos más importantes y que, sin duda, serán referentes de la capital son la refundación del Festival Internacional de Teatro y la creación yecto de Bogotá viva 24 horas, a través de de la Bienal de Arte de Bogotá.

Como se ve, son muchas y muy variadas las propuestas, con impactos distintos y con un campo de influencia de diverso alcance para los ciudadanos y para la ciudad. Todos los proyectos buscan consolidar a la capital como un referente de civismo en el continente y en el mundo, y pretenden recuperar el orgullo por Bogotá y el sentido de pertenencia, consolidando una cultura ciudadana que sea tolerante con todas las formas de vida. Son proyectos ambiciosos, oportunísimos y muy necesarios, sin duda, que quieren posicionar a la ciudad como un referente en Iberoamérica v en el mundo.

Quizás todavía se puede matizar algún proyecto y profundizar en alguna propuesta, pero no se puede negar que el plan de trabajo es serio y que está bien estructurado. Visto por encima, sin embargo, los recursos presupuestados parecen insuficientes para lograr con éxito las políticas pensadas. Esperemos que los actores privados, que también han prosperado en esta Bogotá que es de todos, se sumen a estas iniciativas que se muestran decisivas y encomiables.

juandavidzuloaga@yahoo.com

### La película "Ciudad de Dios" ya está disponible en Max

La película -- protagonizada por Alexandre Rodrigues, Alice Braga, Darlan Cunha, Douglas Silva, Roberta Rodrigues y Seu Jorge, entre otros- precede al estreno de la nueva serie original de HBO producida por O2 Filmes Ciudad de Dios: la lucha no para, que tiene lugar 20 años después de los acontecimientos iniciales y se estrena en agosto.

La cinta también se emitirá en los canales de suscripción de Warner Bros. Discovery: TNT, Warner Channel, Space y Cinemax. En Ciudad de Dios, una favela conocida por ser uno de los lugares más violentos de Río de Janeiro, los caminos de dos niños se bifurcan cuando uno se esfuerza por convertirse en fotógrafo y el otro en capo de la droga. Buscapé (Alexandre Rodrigues) es un joven que vive atemorizado por la posibilidad de convertirse en bandido y acaba salvándose de su destino gracias a su talento de fotógrafo.

Es a través de su mirada tras la cámara como analiza el día a día de la favela en la que vive.

En la película, los caminos de dos niños se bifurcan cuando uno quiere ser fotógrafo y el otro quiere dedicarse a vender drogas.

# Series



La primera temporada de "Fire Country" se estrenó el 7 de octubre de 2022 y se rodó en Fort Langley, un pueblo canadiense. / Sony Chanel.

Entrevista

## "Fire Country" y el dilema de la redención

La serie de Sony Chanel estrenó su segunda temporada. Con Max Thieriot como protagonista, Fire Country muestra el dilema entre el error, el perdón y la redención de su personaje principal, que al estar preso decide inscribirse a un voluntariado de bomberos.



DANIELA SUÁREZ

dsuarez@elespectador.com @daniela\_suarezz

Para Max Thieriot debatirse entre la vida y la muerte no era algo común, hasta que aceptó el rol de Bode Donovan en la serie Fire Country, de Sony Chanel. La serie, que va por su segunda temporada, narra la historia de un convicto que en su búsqueda de redención se inscribe a un volun-

trabajar junto a antiguos amigos, otros reclusos y bomberos profesionales para apagar los incendios que golpean el estado de California, Estados Unidos.

Aunque a Thieriot siempre le ha apasionado contar historias heroicas, en su carrera de actor nunca se había enfrentado a una profesión de alto riesgo. La preparación para interpretar a Donovan le costó tiempo, paciencia y salud mental. "Estos trabajos tienen una importancia y un impacto muy grande dentro de la sociedad, pero lo que la gente del común ignora es que con el tura, a nivel físico y emocional", dijo el actor estadounidense en entrevista para El Espectador.

La primera temporada de Fire Country se estrenó el 7 de octubre de 2022 y se rodó en Fort Langley, un pueblo canadiense cuya ambientación era similar a California. Además de ser el protagonista, Thieriot hizo parte de la producción de la serie y destacó la importancia de concientizar al público sobre el acompañamiento que necesitan las personas que arriesgan su vida a diario. "No todo el mundo quiere hablar de su lado más aterrador, pero a tariado como bombero. Allí debe tiempo todo eso va pasando fac- veces es necesario y lo entendí primera temporada, Bode carga dores verán lo mejor de Bode".

haciendo esta serie".

Una parte de la trama, según el actor, se basa en un refrán que dice "no se puede juzgar un libro por su portada". Donovan está cumpliendo una condena por los errores que cometió y para perdonarse decidió apagar incendios. Para Thieriot, ese contraste entre el error y la búsqueda de redención es la esencia de la serie. Entender que las segundas oportunidades funcionan para que las personas encuentren otros propósitos; en este caso, salvando vidas. "Las personas que se dedican a esto son testigos de situaciones horribles. Nadie está completamente preparado para ver gente incinerada, hogares que quedan en pérdida total, el golpe de un incendio forestal y otros escenarios catastróficos, y cuando pasa dices: 'Dios mío, no voy a poder dormir esta noche, voy a tener pesadillas'. La serie recrea estos escenarios, no de una forma tan gráfica, pero hubo escenas muy difíciles de grabar a nivel emocional".

Pero Fire Country no habla solo de apagar incendios externos, también los internos. Durante la

En la segunda temporada, Donovan tratará de domar su lado oscuro, arreglar el pasado y luchar contra la culpa. Su entorno será su cura y su pasaje a la libertad.

con el peso de su condena y eso se refleja en el vínculo que va creando con sus compañeros. La presión de su trabajo y la ansiedad de estar tras las rejas lo llevan al límite varias veces, pero, a la vez, fortalece sus nuevos lazos afectivos. "El fuego es un personaje más en esta serie. En el caso de Donovan, quemó todos los cimientos de sus relaciones interpersonales y ahora está tratando de reconstruir el mundo que dejó atrás".

Para el actor estadounidense Fire Country representó varios retos. Uno de ellos fue la producción. "Este fue un gran punto de partida para mi faceta de director y productor. La creación y la escritura de los guiones es un mundo en el que me estoy sumergiendo cada vez más; es difícil, pero sigo adelante".

La preparación física también fue compleja. Thieriot tiene amigos que se dedican a estos oficios y, de alguna manera, ha vivido estos escenarios a través de sus experiencias. "No estamos en un set médico ni en un escenario. Estamos afuera, expuestos a la naturaleza y el fuego. Unas escenas fueron más difíciles de grabar que otras, pero al final siempre lo lográbamos, y eso se lo debo a la preparación que tuve con mis colegas". El actor recuerda una escena en la que quemaron una cabaña y todo el equipo sintió tanto calor, que tuvieron que evacuar el set. El fuego se convirtió en una bestia que los actores tuvieron que aprender a domar, y así lo hicieron durante dos temporadas.

En la segunda temporada, Donovan tratará de controlar su lado oscuro, arreglar el pasado y luchar contra la culpa. Se dará cuenta de que las personas que lo rodean serán su cura y su pasaje a la libertad. "Creo que en esta parte de la historia los especta-

#### **Futboleras**

#### Crisis en el Cali

Deportivo Cali solicitó un proceso de reestructuración a la Superintendencia de Sociedades para recuperarse económica y administrativamente. La autoridad realizó varios requerimientos que el club azucarero debe cumplir en un plazo máximo de un mes.

### El Rayo quiere a James

El diario Marca, de España, informó que el Rayo Vallecano —equipo de la primera división ha mostrado interés en James Rodríguez. La Lazio de la Serie A de Italia también tiene en su radar al capitán de la selección de Colombia.

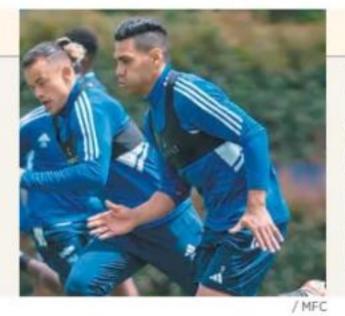

#### Falcao vuelve a entrenar

Radamel **Falcao** García ya volvió a las prácticas tras un suceso familiar y una pequeña molestia en la espalda. Millonarios espera contar con el delantero para su partido contra Deportes Tolima, mañana en El Campín, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

### Klopp se toma un tiempo

Jürgen Klopp descartó volver a entrenar en un futuro cercano, incluida la posibilidad de la selección de Inglaterra. El alemán, que dejó el Liverpool tras casi 10 años al mando, dijo que dependiendo como se den las cosas los próximos meses, considerará volver al banquillo.

### Deportes PARIS2024

La colombiana que competirá con Simone Biles

## El paraíso prometido de Luisa Blanco

Será la primera gimnasta de nuestro país en una final olímpica. En entrevista para El Espectador, la joven atleta habló de la prueba, que será la más importante de su carrera.



Luisa Blanco, en la prueba de clasificación en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de París 2024. / coc



**FERNANDO** CAMILO GARZÓN ENVIADO ESPECIAL A PARIS

fgarzon@elespectador.com 

Una lágrima corrió la tinta en el diario de Luisa Blanco. Esa mañana, el día de la competencia en la que consiguió su cupo a la final en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos 2024, con su puño y letra escribió unas palabras que recordaría más tarde, con la tarea conseguida: "Este día no define tu carrera, recuerda disfrutarlo y ser feliz".

Llegó a la pista sonriente, aunque segundos antes de salir a escena, tras bambalinas, los párpados le temblaban cuando cerraba los ojos. Con un suspiro intentaba parar los nervios y silenciosa, en medio del

intentaba recordar sus palabras por el miedo de tener el olimpo ante sus ojos. Era el paraíso que tantas veces se había prometido y que ahora, real, había dejado de ser algo imposible.

Cuando llegó su momento, empezó la faena. Fue de esos instantes en los que basta con dejar de pensar: "Me preparé toda la vida para vivir ese momento. Pensaba: si son muchísimas más las veces en las que lo he hecho bien, que las que lo he hecho mal; solo debo concentrarme en hacer lo que sé hacer. Con esa mentalidad entré a competir, tenía la convicción de que debía concentrarme en mí". Primero, con una carrera veloz, cortó la distancia que la separaba del potro. No fue lo que esperaba, pero ante la cámara siempre mostró su sonrisa. Empezó de menos a más: en las barras paralelas sacó un buen puntaje y en la barra de equilibrio estruendo que había en la arena, evitó una caída que habría sig-

nificado el adiós del sueño olímpico. En el suelo, la última oportunidad, marcó el mejor puntaje de su rotación, la calificación definitiva que le dio el cupo a la final de la gimnasia artística en todos los aparatos.

No le importaba, confesó. Se enteró después, cuando los periodistas le notificaron que se iba a meter a la final. "¿Qué siente?", le preguntaron. "¡Ni siquiera sabía!", respondió con los ojos abiertos de par en par y una mano

Luisa Blanco quedó 30 en la prueba de clasificación, pero entró en el puesto 24 por la regla que no permite más de dos competidoras por país

apoyada en la clavícula. "No vine pensando en el resultado. Estaba feliz de participar. Mi sueño era estar en unos Juegos Olímpicos". Para Colombia, el solo hecho de haber logrado el cupo era importante. Sin embargo, llegar a la final era algo inédito. En hombres, Jossimar Calvo lo logró en Río 2016, cuando, en todos los aparatos, entró entre los 24 mejores. En mujeres, no obstante, eso no había sucedido.

Debajo de la promesa, la de disfrutar el día, en el diario estaba el recuerdo de su mamá. "Recordar a los que te trajeron hasta acá", escribió la gimnasta. "Le he agradecido toda la vida por sacarnos adelante. Ella dejó Colombia buscando lo mejor para nuestra familia y nos dio todo lo que nos podía dar. Siempre he competido por ella y me alegra el corazón que pueda verme en este escenario, así no esté acá en París conmigo, sé que está pendiente y feliz por mí".

De hecho, Luisa Blanco empezó en la gimnasia intentando ser como su mamá, que era su heroína. Gimnasta de joven, aunque nunca llegó a competir, la niña imitaba a su mamá y le decía que quería ser como ella. Así llegó al coliseo del World Olympic Gymnastics Academy (WOGA) y empezó a entrenar en la escuela de Valeri Liukin - campeón olímpico que se formó en el mismo centro de entrenamiento al que la colombiana llegó siendo una niña de siete años-.

Aunque algunos lo pongan en duda, a Luisa Blanco no le importa decir, y repetir, que representar a Colombia nunca estuvo en duda. Cuando llegó el momento, después de una carrera brillante en la Universidad de Alabama, en la que es figura, la joven gimnasta tomó la oportunidad de ir por la clasificación olímpica llevando la bandera colombiana: "Crecí con la influencia de mis padres en casa y siempre quise representar a este hermoso país. Mis recuerdos de infancia siempre los he relacionado con las historias que me contaba mi mamá sobre su tierra y yo tenía esa aspiración de traer hasta acá la bandera".

Luisa Blanco es consciente del lugar en el que está, compitiendo con las que fueron y son sus modelos a seguir: "¿Quién me iba a decir que iba a estar en una prueba con Simone Biles? El solo hecho de hacer el calentamiento con ella ya me parecía increíble. Se me acercó y me dijo que lo disfrutara. Yo no podía creerlo: ¿Simone Biles sabe que existo?".

Unas horas antes, porque la multicampeona olímpica estaba en el grupo anterior al de la colombiana, el estadio rugió con la descomunal actuación de la gimnasta, para muchos, una de las más influyentes de todos los tiempos. Estos Juegos han sido señalados como los Olímpicos de Simone Biles. Deberían haber sido los de Tokio 2020, pero la norteamericana se retiró de la competencia, alegando problemas de salud física y mental que le impidieron seguir adelante. Parecía retirada, pero volvió con la mentalidad de hacer historia en estas justas. Ya lleva una medalla de oro, en la prueba por equipos, y está determinada a conseguir una nueva en la final de todos los aparatos. Su máxima rival será la brasileña Rebecca Andrade, otra de las mejores del mundo. Y en esa fiesta habrá una colombiana..., como ella dice, ¡quién lo hubiese imaginado! El paraíso prometido de Luisa Blanco ya es una realidad.

### Otros colombianos en París 2024

En la jornada de ayer,la selección femenina de Colombia clasificó a los cuartos de final pese a caer 1-0 ante Canadá y España será su próximo rival, el sábado. La triatleta Carolina Velásquez ocupó la casilla 37 y el boxeador Yílmar González se despidó de las justas al caer ante el japonés Shudai Harada. La acción continúa este jueves muy temprano con el debut de los golfistas Nicolás Echavarría y Camilo Villegas. También compite Sandra Arenas, en la prueba de marcha 20 kilómetros y las boxeadoras Íngrit Valencia (50 kg) y Yeni Arias (54 kg). El plato fuerte es el estreno de Gabriela Bollé y Mariana Pajón, triple medallista olímpica, en el BMX (1:20 p.m.). También correrá Gabriela Bollé. En la rama masculina correrán Mateo Carmona, Diego Arboleda y Carlos Ramírez.

# Deportes Paris 2024



Queen Saray Villegas, cuarta en el freestyle femenino en París 2024. / coc

En BMX y boxeo

### Con dos diplomas comenzó la cosecha colombiana en los Juegos Olímpicos de París



LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ, ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

Lordonez@elespectador.com

@Memordonez

Lo más importante en el deporte de alto rendimiento son los resultados. Aunque en los Juegos Olímpicos se promuevan valores como el respeto, la integración y la solidaridad, un buen porcentaje de los 10.500 atletas que vinieron a París 2024 lo hicieron con la intención de ganar y subir al podio a reclamar una medalla, que en la mayoría de los casos les cambia la vida. Más aún en los países en desarrollo, como Colombia, en donde no es frecuente semejante éxito. Por eso es valioso el diploma olímpico, que les otorgan a quienes ocupen del puesto cuarto al octavo en cada competencia; es un incentivo para quienes estuvieron cerca de conseguir una presea. En muchos casos eso significa también obtener reconocimiento económico, sobre todo de las entidades que apoyan la carrera de los atletas.

Este miércoles, dos deportistas colombianas lograron diploma olímpico: la ciclista vallecaucana Queen Saray Villegas, cuarta en la prueba del BMX freestyle, y la boxeadora atlanticense Angie Valdés, quien cayó en los cuartos de final de la categoría de los 60 kilogramos. Para la primera, su paso por la capital francesa fue un éxito absoluto. Con apenas 21 años, acarició una medalla en su primera participación, por lo que quedó muy motivada para volver a intentarlo dentro de cuatro años, en Los Ángeles 2028.

"Sé que vamos a pisar el podio en cuatro años, al lado de mi hermana Liz Surley, pormos. Creo que había con qué pelear más".

que vamos a seguir representando al país y dejando en alto el nombre de Colombia en el mundo. Nuestro sueño apenas comienza acá", le dijo a **El Espectador** al salir como una estrella, rodeada de cámaras, del estadio de *freestyle* en la Plaza de la Concordia, en el corazón de la capital francesa.

### Tras los pasos de Mariana Pajón

Queen Saray reconoció que desde niña veía por televisión a Mariana Pajón y soñaba con emularla y ser la pionera del BMX freestyle. Hoy la verá participando en sus cuartos Juegos Olímpicos, en los que buscará un nuevo podio tras los títulos en Londres 2012 y Río 2016, además de la plata en Tokio 2020.

"Yo quiero hacer lo que hizo ella. Esto servirá para que el BMX freestyle crezca en Colombia, para que tengamos pistas profesionales y los niños se motiven a practicarlo, como me ocurrió a mí cuando la via ella. Con mientrenador llevamos tres años saliendo al exterior para buscar escenarios apropiados y fogueo. Seguro ahora será diferente. Tenemos mucho talento en el país y solo hace falta darle mayores facilidades para hacer deporte", dijo la vallecaucana.

La boxeadora Angie Valdés no habló y salió llorando del Arena Paris Nord. Sus expectativas eran mayores. Venía por el podio, pero no tuvo suerte en el sorteo, pues enfrentó antes de tiempo a la actual campeona olímpica, la irlandesa Kellie Harrington, quien la venció con claridad. Rafael Iznaga, su entrenador, explicó: "Enfrentamos a una peleadora de renombre. No la vi hacer nada en el primer asalto y lo ganó 5-0. Ahí dije que no iba a irnos bien. Y Angie es una peleadora muy joven (24 años), que sintió la presión y no siguió el plan que teníamos. Croo que había con qué pelear más"









RETOS PARA CONSTRUIR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA



9:00 A.M. A 12:00 P.M.
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS

Carrera 7 N. 67-39, salón Los Cerros

Regístrate en El Espectador, diligencia el formulario y haz parte de la conversación







Ciclo: La música de cámara de la Belle Époque con el Palazzetto Bru Zane

Teatro Digital

Disponible hasta el 22 de agosto

Una entrada para todos\_









Conéctate

EL ESPECTADOR

www.teatrodigital.org #UnaEntradaParaTodos









### Sudoku

|   |   | 7 | 6 | 1 |   | 2 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   |   | 3 | 6 |   |   |
|   |   |   | 8 |   |   |   | 7 |   |
|   | 6 | 3 |   | 9 | 8 |   | 5 |   |
| 4 |   | 8 |   |   |   |   | 5 | 2 |
|   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 5 | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 9 | 8 |   |   |
| 2 |   |   | 4 |   |   |   | 9 |   |

| 9 |   |   | 1 |   | 3   | 5 |   | 6 |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   | 1 |   | 7 | 5 | - 1 |   |   | 3 |
|   | 2 |   |   |   |     |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   | 1   |   |   |   |
|   |   | 7 | 8 |   |     |   |   | 5 |
|   |   | 9 |   |   |     | 7 | 2 |   |
|   |   |   |   | 4 | 7   |   | 8 | 1 |
|   |   |   |   |   |     | 3 | 6 |   |

### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                               |                               |                                            |                                     | Horripi-<br>lábalas | Invertido,<br>tripas | Abasida                              | Inspec-<br>ción en<br>Línea       | Invertido,<br>quitales<br>su<br>vigencia |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| X                                             |                               |                                            | Molestáis                           |                     |                      |                                      |                                   |                                          |
|                                               |                               | 16                                         | Mesa de<br>Nueva<br>York            | )                   |                      |                                      |                                   |                                          |
|                                               | Figura<br>geomé-<br>trica (2) | Invertido,<br>municipio<br>antio-<br>queño | Revés,<br>envol-<br>veré<br>Otorgue |                     |                      |                                      |                                   |                                          |
| Progeni-<br>tores (de<br>una na-<br>ción) (1) |                               |                                            |                                     |                     |                      |                                      | Al revés,<br>asunto de<br>plática |                                          |
| De la<br>inercia                              |                               |                                            |                                     |                     |                      |                                      |                                   |                                          |
| Unidad<br>nipona de<br>distancia              |                               |                                            | Uno en<br>cubo<br>Pizca de<br>pizca |                     |                      | Voz de<br>bóvido<br>101 del<br>Lacio | )                                 |                                          |
| Den<br>forma<br>árabe                         |                               |                                            |                                     |                     |                      |                                      |                                   |                                          |
| Cuna de<br>motavi-<br>tenses                  |                               |                                            |                                     |                     |                      |                                      |                                   |                                          |
| Invertido,<br>lobby<br>como<br>suena          |                               |                                            |                                     |                     | Adjetivo<br>posesivo |                                      | 1                                 |                                          |
| Buen<br>ladrón                                |                               |                                            |                                     |                     |                      | A                                    |                                   |                                          |
| Invertido,<br>empléole                        |                               |                                            |                                     |                     |                      |                                      |                                   |                                          |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Rasas. Aloco, Mail, NT, Ese, Areneras, Catarata; II, Sal, Piece, Na, Ninfa, Totes, Enero. Verticales:Naciente, Traición, Et, Ente, Refinanciar, Ala, Er, Paso, Someras, Ac, Satán, Sopésala.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Leo (24 jul. - 23 ago.) Los resultados que estás esperando son positivos. Deja la preocupación a un lado, no llames problemas que no tienes. Palabra del día: confianza.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Momento de reflexión y de encontrar la paz que has perdido en estos últimos meses. Trata de estar tranquilo. Palabra del día: conéctate.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Aprovecha el don que tienes de convertir las cosas negativas en positivas. Predicas, pero no aplicas. Ponlo en práctica. Palabra del día: aprender.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) No creas que puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Trata de encontrar otras aristas que puedan significar solución. Palabra del día: practicidad. del día: tolerancia.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Solo una pregunta para hoy: ¿cuándo tus decisiones van a dejar de depender de las opiniones de los demás? Ten carácter. Palabra del día: autonomía.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) No te deslumbres con los comentarios que hacen los demás sobre ti. Identifica las cosas buenas y malas que van en ellos. Palabra del día: separar.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Estás en un punto en el que necesitas mucho a tu familia. La soledad te está dando más duro de lo que pensaste. Palabra del día: afianzar.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Deja de buscar pretextos para justificar tus malos tratos y comportamientos hacia los demás, te estás excediendo. Palabra

Aries (21 mar. - 20 abr.) Es importante que analices lo que estás buscando, el vacío que tienes no se trata solo de tu situación sentimental. Palabra del día: dirección.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Alguien cercano te traicionará. Tus secretos íntimos serán revelados. Eres demasiado confiado, ten cuidado. Palabra del día: prudencia.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Hoy será un día complicado en tu trabajo. Estás en un momento de altibajos que no te permitirán avanzar. Sigue con la frente en alto. Palabra del día: paciencia.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Organiza tus finanzas. Estás gastando tu dinero en cosas que ni siguiera necesitas. Es el momento de dejar de despilfarrar. Palabra del día: orden.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

1 > Empleos

7 » Tecnología

Bienes Raíces 8 »

Maquinaria

Vehículos

Otros

Negocios

10 » Módulos

Servicios Turismo

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- > PSE
- Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

### **Edictos**

#### Avisos

AVISO DE DISOLUCION Y LIQUIDACION, HOGAR SAGRADO CORAZON DE JESUS. Segundo Aviso El suscrito liquidador del HOGAR SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LIQUIDACION, identificada con el número de NIT 890.701.157-5, domiciliada en la ciudad de Cajamarca Tolima., INFORMA a sus acreedores, que el Hogar ha sido declarada disuelto y en estado de liquidación por parte del Señor Arzobispo de Ibaque y de la Junta Directiva. decisión que se encuentra inscrita en la oficina de la Cancillería de la Arquidiócesis de Ibaque el 2 de Mayo de 2024. La persona que considere tener algún derecho a cargo de la sociedad podrá comunicarse al correo electrónico de notificaciones orfanatosagradocorazon@gmail.com y/o ana\_liii\_p@ hotmail.com Maria Liliana Perez Urrego. Liquidadora, H3

AVISOLIQUIDACION VOLUNTARIA, EI SUSCRIITO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD INNOVA SALUD SAS EN LIQUIDACION IDENTIFICADA CON NIT 900.808.303-0, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 232 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO POROFERIDO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD IDENTIFICADO CONNUMERO DE RADIACION 2024/300 0007532/1Y EXPEDIENTE 20241300 0190100 0008E de fecha 12 de abril de 2024. AVISA: 1. Que, la persona jurídica INNOVA SALUD SAS EN LIQUIDACION, identificada con NIT 900.808.303-0 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., se disolvió y entro en estado de Liquidación Voluntaria por Acta No. 11 de 01 de octubre de 2021 de la asamblea de Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 22 de diciembre de 2021 con el No. 02774901 del libro IX. 2. Que, por Acta No 12 del 11 de abril de 2024, la Asamblea de Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 13 de junio de 2024 con el No. 03127840 del Libro IX, se designó como LIQUIDADOR al señor Jhon Alexander Colmenares Russi, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.865.320 3. Que por auto identificado con número de radicación 2024/300 000733211 y EXPEDIENTE 2024/3000 190100 0008E de fecha 12 de abril de 2024 proferido por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a persona juridica INNOVA SALUD SASEN LIQUIDACION identificada con NIT 900.808.303-0, fue requerida para adelantar todo lo concerniente con el fin de dar cumplimiento a la Liquidación de la misma, por lo cual procederemos a suministrar dicha información iones de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Teniendo en cuenta lo anterior, la suscrita Liquidadora de la sociedad jurídica INNOVA SALUD SAS EN LIQUIDACION identificada con NIT 900.808.303-0, se permite informar a los posibles acreedores de la misma sobre el estado actual del proceso, y estará presto a recibir notificaciones en el correo electrónico: juridicainnovasalud@gmail.com -webcastroaso@ gmail.com y celular 322 60 50 925 Atentamente, Jhon Alexander Colmenares, LIQUIDADOR INNOVA SALUD SAS ENLIQUIDACION celular 322 6050925, H4

AVISO. A LOS ACREEDORES DE ALFONSO ENRIQUE RIVERA ROCHA CC: 19.457.677. El suscrito Liquidador de la persona natural ALFONSO ENRIQUE RIVERA ROCHA CC: 19.457.677, avisa a todos sus acreedores, que mediante auto del 10 de julio de 2024 dentro del proceso número 110014003043-2023-01166-00 el Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá decretó la apertura del proceso de Liquidación patrimonial de Persona Natural no Comerciante de ALFONSO ENRIQUE RIVERA ROCHA CC: 19.457.677, y que mediante la misma providencia se designó a LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ CC:79909115. EMAIL: libardoi madrigal: ii hotmail.com, como Liquidador, quién aceptó y se posesionó del cargo; por lo anterior, se convoca a todos los acreedores del deudor a fin de que se hagan parte del proceso, y dentro del término otorgado por el artículo 566 del Código General del Proceso, a partir de la providencia de admisión y hasta el vigirsimo día siguiente a la publicación del presente aviso presente sus créditos, adjuntando siquiera prueba sumaria de su existencia.

LIBARDO INOCENCIO MADRIGAL RODRIGUEZ, Liquidador, H3 EDICTO, EL SUSCRIITO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD MEDICAL CORPORATION S. A.S, IDENTIFICADA CON NIT 900.136.013-5 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 6 DE LA RESOLUCIÓN 839 DE 2017 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA, POR MEDIO DEL PRESENTE SEHACESABERALA COMUNIDAD QUE: 1. Que, la persona juridica MEDICAL CORPORATIONS. A.S. identificada con NIT 900.136.013-5 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., se disolvió y entro en estado de Liquidación Voluntaria por Acta No. 48 de 08 de julio de 2021 de la asamblea de Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 23 de Julio de 2021 con el No. 02726549 del libro IX, 2, Que, por Acta No 49 del 24 de agosto de 022, la Asamblea de Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotà el día 22 de septiembre de 2022 con el No. 02882149 del Libro IX, se designó como LIQUIDADOR al señor Jhon Alexander Colmenares Russi, identificado con cedula de ciudadania No. 80.865.320, 3. Que por auto identificado con número de radicación 2024/300 00060 72741 y EXPEDIENTE 20231300 0190100 0023E de fecha 04 de abril de 2024 proferido por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, la persona juridica MEDICAL CORPORATION S.A.S identificada con NIT 900.136.013-5, fue requerida para adelantar todo lo concerniente con el fin de dar cumplimiento a la Liquidación de la misma, por lo cual procederemos a suministrar dicha información a la Oficina de iguidaciones de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 4. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de nuestro marco de responsabilidades sobre la custodia y conservación de las historias clinicas de nuestros usuarios, MEDICAL CORPORATION S.A. SEN LIQUIDACION, procederá a entregar a los respectivos usuarios, representantes legales o apoderados de aquellos, antes del cierre de la presente liquidación sus Historias Clínicas. 5. Para efecto de dicha entrega, MEDICAL CORPORATION S.A.S EN LIQUIDACION, publicará dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional con un intervalo de ocho (8) días. 6. PLAZO: El plazo para la entrega de HISTORIAS CLINICAS de los usuarios de MEDICAL CORPORATION S.A.S EN LIQUIDACION será de 2 meses y 8 días contados a partir del presente comunicado. 7 CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LA HISTORIA CLINICA Se procederá entregar a los respectivos usuarios, representantes legales o apoderados de los mismos sus Historias Clínicas, por lo anterior se solicita aportar cedula de ciudadania original u documento idóneo que acredite representación legal y/o poder con requisitos legales. Por lo anterior los interesados acreditados, podrán presentarse en la siguiente dirección: CARRERA 72 NUMERO 751-36 BARRIO BONANZA en un horario de 9:00 a 12:00 am o después de las 2:00 pm hasta las 5:00 pm, o en su defecto podrán solicitarla al comeo electrónico gerencia, medsaludniza@ gmail.com, acreditando las condiciones establecidas en el numeral 7 del presente Edicto. 8. De no ser posible la entrega de la historia clinica al usuario, Representante Legal o Apoderado, el suscrito Liquidador de MEDICAL CORPORATIONS, A. SENLIQUIDACION, levantara un acta con los datos de los usuarios guienes no las recogieron y procederá a remitirla junto con las historias clinicas a la Entidad Promotora de Salud a la que se encuentre afiliado el usuario, 9. En los casos en que MEDICAL CORPORATION S.A.S. EN LIQUIDACION, encuentre historias clínicas de personas sin afiliación a una Entidad Promotora de Salud, estas serán entregadas mediante acta, en los términos del artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, a la entidad departamental o distrital de salud del domicilio y sede donde MEDICAL CORPORATIONS.A. SENLIQUIDACION les haya prestado el servicio. Atentamente, Jhon Alexander Colmenares Russi, LIQUIDADOR MEDICAL CORPORATION S.A.S. gerencia.

medsaludniza@ gmail.com H5

PRIMER AVISO, - EDICTO, LA EMPRESA GILBERTO LÓPEZ | SANTAMARÍA (GLS) IDENTIFICADA CON NIT. 19143381-4. INFORMA A LA ESPOSA E HIJOS DEL SEÑOR ROBERTO CARLOS BALLESTEROSNARVAEZ (Q.E.P.D.) (DENTIFICADO EN VIDA CON-CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1,066,175,597 DE CHINÚ, CÓRDOBA, QUIENLABORÓ PARA NUESTRA COMPAÑÍA HASTA EL DÍA DE SU FALLECIMIENTO, HECHO OCURRIDO EL PASADO 28DE JUNIODE 2024, DESEMPEÑÁNDOSE EN EL CARGO DE OFICIOS VARIOS EN LA FINCA VILLA SANDRA EN GIRARDOT. DE MANERA QUE, LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A RECLAMAR EL PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS DERERÁN PRESENTAR SE EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA LAS CUALESSE ENCUENTRAN UBICADAS EN COTA, CUNDINAMARCA. FINCA ALBANIA KM I VARIANTE COTA-CHIA, COSTADO ORIENTAL DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. O DEBERÁN COMUNICARSE AL CORREO ELECTRÓNICO talentohumano (il Imgroup, com, co. PARA TAL EFECTO, DEBERÁN PRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y PRUEBA IDÓNEA QUE ACREDITE EL VÍNCULO QUE OSTENTEN CON EL FALLECIDO (REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO, DECLARACIÓN EXTRAJUICIO Y DEMÁS PRUEBAS QUE ADMITAL A LEY) DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN. SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA, A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2024. GILBERTO LÓPEZ SANTAMARÍA, REPRESENTANTE LEGAL TEL. 3176682666. EMAIL: talentohumano@ Imgroup.com.co.HT

SEINFORMA, EL CIERRE DEFINITIVO DEL CONSULTORIO DE LA

DRA, CAROLINA GARCIA PERDOMO, LASHISTORIAS CLÍNICAS

PODRÁN SER RECLAMADAS EN LA DIRECCIÓN: CALLE 79 No 18-34 CONSULTORIO 102, EN BOGOTÁ, CON CITA PROGRAMADA Y AL NÚMERO TELEFÓNICO: 3157938045 - PRIMER AVISO - . HZ SOACHA, 31DE JULIO DE 2024. COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA De acuerdo con lo previsto en el Artículo 65 de la Ley 9 de 1989 y al Articulo 2.2.6.1.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015, El Curador Urbano No. 2 de Soacha Ing. Luis Gerardo Garibello Rodríguez, se permite informar que ante su oficina se ha presentado la solicitud que se relaciona a continuación, para que puedan constituirse como parte dentro del trámite de la misma, debido a la imposibilidad de comunicación personal con el PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR O RESIDENTE, del predio vecino. Radicación No. 25754-2-23-0618 Fecha: 28 de diciembre de 2023 Tipo de solicitud: acto de reconocimiento de una edificación y licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural y modificación. Solicitante: Luis Fernando Jiménez Páez, Marcela Jirménez Páez, Dora Emilia Jirménez Páez, Gloria Beatriz Jiménez Pineda, Dirección del Predio: Camera 38 #18 - 36 Barrio: El dorado Uso de la solicitud: VIVIENDA UNIFAMILIAR, EDIFICACIONES COMERCIALES TIPO II. Toda persona interesada en formular fición de una licencia urbanistica, podrá hacerse parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer y deberán fundamentarse unicamente en la aplicación de las normas jurídicas, urbanisticas, de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los perjuicios que ocasione con su conducta. Dichas obser-

vaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud.

(Art. 2.2.6.1.2.2.2 Decreto 1077 de 2015). El referido provecto se

encuentra para consulta en estas oficinas (Kr 7 No. 16-30 Piso

en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. H8

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, AUTO NÚMERO. 18 (22 Julio de 2024). Por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a decidir titulación de los predios afectos al uso público ubicados en el inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria No 470-94966 denominado Ciudad Paris. LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCULO DE YOPAL. En uso de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, articulos 20 v 21 de la lev 2044 de 2020 v Resolución 09176 del 30/10/2020 SNR, considerando que: (470-AA-2024-13) CONSIDERANDO: Mediante Oficio Nº 2023244001 del 23 agosto de 2023, la Alcaldía de Yopal solicitó a esta oficina el inicio de la actuación pertinente tendiente a lograr la titulación de unos predios afectos al uso público a favor del municipio de Yopal, tal v como lo reglamento la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020. expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Verificado el contenido de la solicitud elevada, se constató que los predios que pretende titulación a su favor el municipio de Yopal se encuentran dentro del Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 470-94966 cuyos titular es la JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA URBANIZACION CIUDAD PARIS, folio que actualmente se encuentra cerrado. Dentro del referido predio, la Alcaidia de Yopal emitió Resolución 342 del 02 agosto de 2011 por medio de la cual se Legalizó Urbanisti camente el asentamiento humano Ciudad Paris dentro del cual se ubican los predios afectos a uso público, parques y zonas verdes (2339.7M2), debidamente identificados y alinderados, sin embargo, lo que concieme a vías locales no se individualizó, pues en el cuadro áreas se menciono el área general de (10879.30M2). Posteriormente, el município. a través de Resolución Nº 1002202386 del 12 mayo de 2021 modificó la Resolución N° 342 del 02 agosto de 2011 en el sentido de individualizar las vias locales, ast Via: Carrera 2A OESTE. Linderos: Norte: En 13 metros lineales con la Calle 59. ORIENTE En 92.5 metros lineales con los lotes 1.2 y 3 de la manzana 2, con la calle 59A y colindante con los lotes 3.4.5.6.7.8 y 9 de la manzana SUR: En 13 metros lineales con la calle 60 y encierra. Area: 1430 M2. Calle 59 A NORTE: En 150 metros lineales con el lote 1 y 6 de la manzana 2, con el lote 1 y 8 de la manzana 3, con la zona verde con el lote 1 y 13 de la manzana 4, con el lote 1 y 14 de la manzana. ORIENTE: En 10 metros lineales con la carrera 1. OCCIDENTE: En 10 metros lineales con la camera 2A OESTE. SUR: En 150 metros lineales con el lote 8 y 9 de la manzana 6, con el lote 8 y 9 de la manzana 7, con el lote 8 y 9 de la manzana 8, con el lote 6, 7 y 8 de la manzana 9 y con el lote 6, 7 y 8 de la manzana 10 y encierra. 220TM2. Calle 59 NORTE: En 95 metros lineales con la urbanización villa flor 1. ORIENTE: En 12 metros lineales con el lote 4 de la manzana 3. OCCIDENTE: En 12 metros lineales con la carrera 3. SUR: En 95 metros lineales con la zona verde 1, con el lote 5 y 6 de la manzana I y con la carrera 2A oeste, con el lote 3 y 4 de la manzana 2 y con la carrera 2 oeste y encierra, 1197,6 M2, Carrera 2 Oeste NORTE: En 13 metros lineales con la calle 59. ORIENTE: En 92.5 metros lineales con lote 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la manzana 7, con la calle 59A, con el lote 1, 2, 3, y 4 de la manzana 3. OCCIDENTE: En 92.5 metros lineales con el lote 1, 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana 6, con la calle 59A, con el lote 5, 6, 7 y 8 de la manzana 3. SUR: En 13 metros lineales con la calle 60 y encierra 1423.5 M2. Carera 10 Oeste NORTE: En 13 metros lineales con la calle 59. ORIENTE: En 107 metros lineales con el lote 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la manzana 8, con la calle 59 a y con la zona verde 2. OCCIDENTE: En 107 metros lineales con el lote 1, 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana 7, con la calle 59A, con el lote 4, 5 y 6 de la manzana 2. SUR: En 13 metros lineales con la calle 60 y encierra. 1393.6 M2. Carrera 1B Oeste NORTE: En 12 metros lineales con calle 59. ORIENTE: En 121.5 metros lineales con el lote 3, 4, 5 y 6 de la manzana 9, con la calle 59A. Con el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6 y zona verde 3 de la manzana 4. OCCIDENTE: En 121.5 metros fineales con el lote 1, 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana 8, y la zona verde 2. SUR: En 12 metros i neales con calle 60. 1502. 52 M2. Carrera IA Oeste NORTE: En 13 metros lineales con la calle 59. ORIENTE: En 130 metros lineales con los lotes 3, 4, 5, 6 de la mangana 10. con la calle 59A, con los lotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la manzana 5 y zona verde 4. OCCIDENTE: En 130 metros lineales con los lotes 1, 8, 9 y 10 de la manzana 9, con la calle 59A, Con los lotes 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana 4. SUR: En 13 metros lineales con la calle 60 y encierra. 1731.08 M2. Es de anotar, que respecto de las áreas de opción de zonas verdes, los respectivos folios de matrículas fueron aperturados a través de turno de corrección C-2021-854 correspondiendo la siguiente identificación: Zona

Verde 1892.46M2 470-163554, Zona Verde 21211.59M2 470-

163555, Zona Verde 3.76.46M2.470-163556, Zona Verde 4.159.12M2 470-163557. Así las cosas, y una vez verificados los requisitos exigidos, se constató que los soportes allegados por el ente temitorial fueron arrimados de acuerdo a lo requerido por los artículos 3 y 4 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera pertinente iniciar la respectiva Actuación Administrativa, regida por los articulos 20 y 21 de la Ley 2044 de 2020, reglamentada por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la resolución citada previamente. Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de sus atribuciones legales. la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Yopal, RESUELVE: ARTICUL O PRIMERO: ADMITIR la solicitud impetrada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL mediante Oficio Nº 2023244001 del 23 agosto de 2023, como consecuencia, iniciar actuación administrativa para titular a favor del Municipio de Yopal, los predios afectos aluso público descritos como Vías Locales de Ciudad Paris y que se encuentran dentro del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 470-94966. ARTICULO SEGUNDO: MANTENER EN ESTADO DE CERRADO el folio de matricula inmobiliaria No. 470-94966 hasta que se decida la presente actuación. ARTICULO TERCERO: DECRETESE las siguientes pruebas: OFICIAR a la Oficina de Catastro de Yopal - CATASIG de esta ciudad para que remita con destino a esta actuación manzana catastral y/o cartografía oficial, ficha predial o constancia de su no existencia del predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 470-94966 y/o a la Alcaldía de Yopal, para que en el evento en que cuerte con la información, la suministre a estas diligencias. - Conforme el Art. 8 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 SNR, se ordena VERIFICAR la existencia de antecedentes registrales del inmueble dentificado con matrícula inmobiliaria N° 470-94966 con la finalidad de determinar la cadena traditicia y existencia de matricula: nmobiliaria o antecedentes registrales del predio de mayor extensión, ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto en un lugar visible de esta oficina, de conformidad con el artículo No. 7 de la Resolución 09176 SNR, es decir, comunicado con la sintesis de la actuación, derecho de oposición de terceros, comunicándoles que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles. siguientes a la fijación, publicación o emisión del último aviso, podrán oponerse a la expedición de la resolución que decide la titulación y ordena el registro de dominio a favor de la entidad oficial o ente territorial, aportando los documentos y medios probatorios a que haya lugar. La comunicación deberá ser publicada en un lugar visible de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en la página VVEB de la Superintendencia de Notariado v Registro por cinco (5) dias hábiles. ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la comunicación referida en el numeral anterior, a Aicaldía de Yopal, con el fin de que, a más tardar al dia siguiente hábil de (5) días hábiles en un lugar visible al público, y gestione la publicación en el diario y emisora local, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 2044 de 2020. ARTICULO SEXTO: FÓRMESE el expediente correspondiente debidamente foliado (Art. 36 de C.P.A.C.A.). ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno (Arts. 75 del C.P.A.C.A.) ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Yopal, a los veintidos (22) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024). MARIA NELLY PERAFAN CABANILLAS. Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Yopal, Provectó: Eliana Salamanca. Contratista Delegada de Tierras. (Hay firmas). H5

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, AUTO NÚMERO. 19 (22 Julio de 2024). Por el cual se inicia actuación administrativa tendiente a decidir titulación de los predios afectos al uso público ubicados en el inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria No 470-91538 denominado Villa Nariño. LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCLE O DE YOPAL. En uso de las facultades legales y en especia de las conferidas por la Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de 2012, artículos 20 y 21 de la ley 2044 de 2020 y Resolución 09176 del 30/10/2020 SNR, considerando que: (470-AA-2024-14). CONSIDERANDO: Mediante Oficio N° 2023243991 del 23 agosto de 2023, la Akaldia de Yopal solicitó a esta oficina el inicio de la actuación pertinente tendiente a lograr la titulación de unos predios afectos al uso rúblico a favor del municipio de Yopal, tal y como lo reglamentó la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Verificado el contenido de la solicitud elevada, se constató que los predios que pretende titulación a su favor el municipio de Yopal se encuentran dentro del Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 470-91538 cuyos titular es 13 JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA NARIÑO ETAPA I, folio que actualmente se encuentra cerrado. Dentro del referido predio, la Alcaldia de Yopal emitió Resolución 353 del 19 noviembre de 2010 por medio de la cual se Legalizó Urbanisticamente el asentamiento humano Villa Nariño dentro del cual se ubican los prediosafectosa-uso público, vias locales (27928.92M2) y parques. v zonas verdes (3066, 20M2) sin individualizar e identificar, actoadministrativo que fue elevado a Escritura Pública Nº 3209 del 27 diciembre de 2010. Posteriormente, el municipio, a través de Resolución Nº 102 54 985 del 04 agosto de 2014 modifico la Resolución Nº 353 del 19 noviembre de 2010 en el sentido de individualizar las zonas verdes. Al verificar el folio de matrícula 470-91538 se determina la existencia de dos (2) anotaciones. compraventa y loteo mediante Escritura Pública Nº 3209 del 27 diciembre de 2010, anotación en la que se registró el siguiente comentario "52,547 M2. AREA UTIL, (CESION VIAS 27.927 M2. Y CESION PARQUES Y ZONAS VERDES 3.066 M2". Así las cosas, y una vez verificados los requisitos exigidos, se constató que los soportes allegados por el ente territorial fueron arrimados de acuerdo a lo requerido por los artículos 3 y 4 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, Por lo anteriormente exquesto, este Despacho considera pertinente iniciar la respectiva Actuación Administrativa, regida por los artículos 20 y 21 de la Ley 2044 de 2020, regiamentada por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la resolución citada previamente. Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de sus atribuciones legales, la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Yopal, RESUELVE: ARTICULO PRIMERO ADMITIR la solicitud impetrada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL mediante Oficio N° 2023243991 del 23 agosto de 2023, como consecuencia, iniciar actuación administrativa para titular a favor del Municipio de Yogal, los predios afectos al uso público: descritos como Vias Locales de VIII a Nariño y que se encuentran dentro del predio identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 470-91538. ARTICULO SEGUNDO: MANTENER EN ESTADO DE CERRADO el folio de matrícula inmobiliaria No. 470-91538 hasta que se decida la presente actuación. ARTÍCULO TERCERO: DECRETESE las siguientes pruebas: - OFICIAR a la Oficina de Catastro de Yopal - CATASIG de esta ciudad para que remita con destino a esta actuación manzana catastral y/o cartografía oficial, ficha predial o constancia de su no existencia del predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 470-91538 y/o a la Alcaldia de Yopai, para que en el evento en que cuente con la información, la suministre a estas diligencias. - OFICIAR a la Alcaldia de Yopal para que precise el área, linderos y denominación de los predios objeto de esta actuación, adjuntando los respectivos levantamientos topográficos por cada uno. - Conforme el Art. 8 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 SNR, se ordena VERIFICAR la existencia de antecedentes registrales del nmueble identificado con matricula inmobiliaria Nº 470-94966 con la finalidad de determinar la cadena traditicia y existencia de matricula inmobiliaria o antecedentes registrales del predio de mayor extensión. ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto en un lugar visible de esta oficina, de conformidad con el articulo No. 7 de la Resolución 09176 SNR, es decir, comunicado con la sintesis de la actuación, derecho de oposición de terceros comunicándoles que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábil es siguientes a la fijación, publicación o emisión del último aviso, podrán oponerse a la expedición de la resolución que decide la titulación y ordena el registro de dominio a favor de medios probatorios a que hava lugar. La comunicación deberáser publicada en un lugar visible de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en la página WEB de la Superintendencia de Notariado y Registro por cinco (5) días hábiles. ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la comunicación referida en el numeral anterior, a Alcaidia de Yopal, con el fin de que, a más tardar al día siquiente hábil de la recepción de la comunicación, publique por un término de cinco (5) días hábiles en un lugar visible al público, y gestione la publicación en el diario y emisora local, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley 2044 de 2020. ARTICULO SEXTO: FÖRMESE el expediente correspondiente debidamente foliado (Art. 36 del C.P.A.C.A.). ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente Autono procede recurso alguno (Arts. 75 del C.P.A.C.A.) ARTICULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Dadaen Yopal, alos veintidos (22) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024), MARIA NELLY PERAFAN CABANILLAS. Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Yopal. Proyectó: Eliana Salamanca. Contratista Delegada de Tierras. (Hay firmas). H2

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. AUTO

NÚMERO. 20 (23 Julio de 2024). Por el cual se inicia actuación

administrativa tendiente a decidir titulación de los predios afectos

al uso público ubicados en el inmueble identificado con folio de

matricula inmobiliaria No 470-10394 denominado Ciudad Berlin.

LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

DEL CIRCULO DE YOPAL. En uso de las facultades legales y en

especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011, Ley 1579 de

2012, articulos 20 y 21 de la ley 2044 de 2020 y Resolución 09176

del 30/10/2020 SNR, considerando que: (470-AA-2024-15).

CONSIDERANDO: Mediante Oficio Nº 2023244005 del 23 agosto de 2023, la Alcaldia de Yopal solicitó a esta oficina el inicio de la actuación pertinente tendiente a lograr la titulación de unos predios afectos aí uso público a favor del município de Yopal. tal y como lo reglamentó la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Verificado el contenido de la solicitud elevada, se constató que los predios que pretende titulación a su favor el municipio de Yopal se encuentran dentro del Folio de Matricula Inmobiliaria Nº 470-94966 cuyos titular es la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO CIUDAD BERLÍN. Dentro del referido predio, la Alcaldía de Yopal emitió Resolución 462 del 14 octubre de 2011 por medio de la cual se Legalizó Urbanisticamente el asentamiento humano Ciudad Berlin dentro del cual se ubican los predios afectos a uso público, vias locales (8777.44M2) (sinalinderar) y parques y zonas verdes (3761.56M2), debidamente identificados y alinderados, ast: Cesión: Parque / Zona Verde. Linderos: Norte: En 114 metros lineales con la Calle 65B (nomenclatura provisional). Sur: En 86 metros lineales con limite del asentamiento humano Ciudad Berlin y Lote 2 Marizana G. Oriente: En 75,9 metros lineales con limite del lineales con la carrera 78 Oeste y Encierra. Área: 2550.6M2 Zona Verde 1 Norte: En 19.5 metros lineales con la Calle 65D (nomenciatura Provisional) Barrio Villa Flor. Sur: En 11.6 metros lineales con la carrera 7B Oeste (nomenclatura provisional). Oriente: En 22.6 metros lineales con el límite del asentamiento humano Ciudad Berlin, 134M2, Zona Verde 2 Norte: En 50 5 metros lineales con la Calle 65 C (nomendatura provisional), Sur: En 58,7 metros lineales con el limite asentamiento humano Gudad Berlin, Oriente: En 30 metros lineales con el lote 39 y lote 49 de la manzana F y encierra. 403.5M2 Zona Verde 3 Norte: En 47 metros lineales con la Calle 65 By los lotes 1,2,3 y 4 (nomenclatura provisional). Sur: En 53.4 metros lineales con el limite del asentamiento humano ciudad Berlin, Oriente: En 30 metros lineales con los Lotes 1 y 22 y encierra. 447.16M2 Zona Verde 4 Norte: En 3.4 metros lineales con la Calle 65 A (nomenclatura provisional). Sur: En 13.6 metros lineales con la Calle 25 B. Oriente: En 31.6 metros lineales con la carrera 8 E y encierra 126.36M2 Zona Verde SNorte: En 1.9 metros lineales con la Calle 65 (nomenclatura provisional). Sur: En 6.1 metros lineales con la Calle 65 A. Oriente: En 30 metros lineales con los lotes 1 y 21 de la manzana A. Occidente: En 31.7 metros lineales con la Carrera 8 Oeste, 120M2, Total Parques y Zonas Verdes 3761,56M2, Asílas cosas, y una vez verificados los requisitos exigidos, se constató que los soportes allegados por el ente territorial fueron arrimados de acuerdo a lo reguerido por los artículos 3 y 4 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro. Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera pertinente iniciar la respectiva Actuación Administrativa, regida por los artículos 20 y 21 de la Ley 2044 de 2020, reglamentada por la Superintendencia de Notariado y Registro a través de la resplución citada previamente. Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de sus atribuciones legales. la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Yopal. RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud impetrada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL mediante Oficio N 2023244005 del 23 agosto de 2023, como consecuencia, iniciar actuación administrativa para titular a favor del Municipio de Yopal. los predios afectos al uso público descritos como Vias Locales de Ciudad Berlin y que se encuentran dentro del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 470-10394, ARTICULO SEGUNDO: BLOQUEAR preventivamente el folio de matricula inmobiliaria No. 470-10394. ARTÍCULO TERCERO: DECRÉTESE las siguientes pruebas: -OFICIAR a la Oficina di Catastro de Yopal - CATASIG de esta ciudad para que remita con destino a esta actuación manzana catastral y/o cartografía oficial. Ficha predial o constancia de su no existencia del predio identificado con matrícula inmobiliaria Nº 470-10394 y/o a la Alcaldia de Yopai, para que en el evento en que cuente con la información, la suministre a estas diligencias. - OFICIAR a la Alcaldía de Yopal para que allegue a esta actuación la plena identificación de las vias locales del Barrio Ciudad Berlin, determinando área, linderos y denominación de cada una, adjuntando los respectivos levantamientos topográficos por cadauno. - Conforme el Art. 8 de la Resolución 09176 del 30 octubre de 2020 SNR, se ordena VERIFICAR la existencia de antecedentes registrales del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria Nº 470-10394 con la finalidad de determinar la cadena traditicia y existencia de matrícula inmobiliaria o antecedentes registrales del predio de mayor extensión. ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto en un lugar visible de esta oficina, de conformidad con el articulo No. 7 de la Resolución 09176 SNR, es decir, comunicado con la síntesis de la actuación, derecho de oposición de terceros. comunicándoles que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fijación, publicación o emisión del último aviso, podrán oponerse al aexpedición de la resolución que decide la titulación y ordena el registro de dominio a favor de la entidad oficial o ente territorial, aportando los documentos y medios probatorios a que haya lugar. La comunicación deberá ser publicada en un lugar visible de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en Lapágina WEB de la Superintendencia de Notariado y Registro por cinco (5) dias hábiles. ARTICULO QUINTO: Remitir copia de la comunicación referida en el numeral anterior, a Alcaldía de Yopal, con el fin de que, a más tardar al dia siguiente hábil de la recepción de la comunicación, publique por un término de cinco (5) días hábiles en un lugar visible al público, y gestione la publicación en el diario y emisora local, conforme lo establece el

### Noatarias

NOTARIA 33 - DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. ACTA NUMERO SESENTA Y NUEVE (69) DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

articulo 23 de la Ley 2044 de 2020. ARTICULO SEXTO: FÓRMESE

el expediente correspondiente debidamente foliado (Art. 36

del C.P.A.C.A.). ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Auto

no procede recurso alguno (Arts. 75 del C.P.A.C.A.). ARTICULO

OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha

de su expedición. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. Dada en Yopal, a

los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro

(2024). MARIA NELLY PERAFAN CABANILLAS. Registradora

Principal de Instrumentos Públicos de Yopal, Proyectó: Eliana

Salamanca, Contratista Delegada de Tierras, (Hay firmas), HI

(2024). POR MEDIO DE LA CUAL SE DA INICIO AL TRAMITE DE LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE: LUIS HERNANDO RAMIREZ DE LA PARRA, QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICABA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO: 17.197.313. EMPLAZADOS: TODAS LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A INTERVENIR, EN EL PRESENTE TRAMITE NOTARIAL, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO. EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, REPUBLICA DE COLOMBIA, EL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2024, SE VERIFICO QUEEL DOCTOR MAURICIO MORALES MEDINA, IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE LA FIRMA, PRESENTO ANTE ESTE DESPACHO NOTARIAL LA SOLICITUD COMPLETA Y ANEXOS CORRESPONDIENTES PARA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION DE HERENCIA DEL CAUSANTE: LUIS HERNANDO RAMIREZ DE LA PARRA QUIEN EN VIDA SE IDENTIFICO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.197.313 FALLECIDO EN BOGOTA D.C., ELDIA 1DE JULIO DE 2024, SIENDO LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SU ULTIMO DOMICILIO Y EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS BIENES Y NEGOCIOS. JUNTO CON LA CITADA SOLICITUD, SE PRESENTARON LOS DOCUMENTOS ANTECEDENTES QUE DEMUESTRAN LA LEGITIMACION DE LOS INTERESADOS EN LAS ADJUDICACIONES DE HIJUELAS RELACIONADAS GUALMENTE SE APORTO EL PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE OTORGADO AL PROFECIONAL EN DERECHO. SOLICITUD, TRABAJO DE INVENTARIOS Y AVALUIOS Y TRABAJO DEPARTICION, ESTE DESPACHO NOTARIAL ENCUENTRA QUE LA SOLICITUD Y LA DOCUMENTACION ANEXA A ELLA, SE A JUSTAN A LAS EXIGENCIAS DE LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 DEL DECRETO 902 DE 1988 Y EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y EN CONSECUENCIA ADMITE EL TRAMITE Y ORDENA QUE SE FUE UN EDICTO POR EL TERMINO DE DIEZ (10) DIAS HABILES EN LUGAR VISIBLE DE ESTE DESPACHO NOTARIAL, SE PUBLIQUE EN UN PERIODICO DE AMPLIA CIRCULACION Y SE DIFUNDA EN UNA EMISORA DE LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE Y QUE PARA TAL EFECTO SE HACE ENTREGA AL INTERESADO (5) O APODERADO (A). EN CONSTANCIA DE TODO LO ANTERIOR, SE FIRMA ESTA ACTA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2024, POR QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA. DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN. - NOTARIA TREINTA Y TRES (33) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. H6

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante EMILIANO GONZALEZ BUSTOS. quien se identificaba con la cédula de ciudadania número 311.327 expedida en La Vega (Cundinamarca), quien falleció en la ciudad de Ibagué (Tolima), el día ocho (O8) de septiembre de dos mil veintitrés (2.023), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariquita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaria según Acta número ciento veintiuno (121). de fecha treinta (30) de julio del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su filación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente edictose fijahoy treinta y uno (31) de julio del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Único, EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO ÚNICO DEL CIRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H6

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA. EDWAR DIAZ ZAPATA NOTARIO EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ENCARGADO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA (TOLIMA) CITA Y EMPLAZA A todas las personas que se crean con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto en el periódico y la radiodifusora, en el trámite de la Liquidación Sucesoral Intestada del Causante JOSE OMAR ARCILA OROZCO, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía. número 15.897.000 expedida en Chinchinà (Caldas), quien falleció en el municipio de Fresno (Tolima), el dia veintinueve (29) de julio de dos mil veintitrés (2.023), cuyo último domicilio y asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Mariguita (Tolima), aceptado el trámite en esta Notaría según Acta número ciento doce (112), de fecha cuatro (04) de julio del dos mil veinticuatro (2.024). Se ordena la publicación de este edicto en un diario de circulación nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 3º del Decreto 902 de 1.988, modificado por el Decreto 1729 de 1.989, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias hábiles. El presente edicto se fija hoy cinco (O5) de julio del dos mil veinticuatro (2.024), a las 8:00 AM. El Notario Encargado, CARLOS ALBERTO RAMIREZ ALZATE NOTARIO ENCARGADO DEL CÍRCULO DE MARIQUITA - TOLIMA, H7

NOTARÍA ÚNICA ARMERO GUAYABAL TOLIMA. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el tramite notarial de liquidación sucesoral de la causante TERESA DURAN VIUDA DE LOZANO, identificada con la cédula No 20.225.436. expedida en Bogotá D.C., quien falleció el dia 03 de junio de 2023, y su último domicilio fue la calle 17 No 9-28, Barrio Minuto de Dios, Armero Guayabal (Tolima), siendo este su ultimo domicilio y el asiento de sus negocios; Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 079 del 29 de julio de 2.024, se ordena la publicación de este edicto conforme al numeral 2º. Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 en el periódico EL ESPECTADOR y en la radiodifusora local si existe, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) dias. E presente Edicto se fija hoy treinta (30) del mes de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), a las 8:00 horas. EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ. Notario Único Del Circulo De Armero Guayabal Tolima. (Hay firma y sello), H4

### **Avisos de Ley**

El representante legal de IMPROVE QUALITY REDUCE COST SAVE LIFES **AUDITORES SAS (QCL AUDITORES SAS)** 

Se permite informar a sus usuarios que por el cierre definitivo de la sede SERVISALUD QCL LETICIA, las historias clínicas generadas de las atenciones brindadas en esta sede desde el 25 de octubre de 2016 al 31 de julio de 2024 serán entregadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) - FIDUPREVISORA con NIT 860.525.148-5 en la Calle 72 No. 10-03 Bogotá, horario de atención: lunes a viernes: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Línea Directa Atención al Cliente FOMAG: (601) 9142205 y atención Nacional FOMAG: 01-8000-180510, correos electrónicos de contacto notjudicial@fiduprevisora.com.co o al correo: h.clinicas@utservisalud.com.co. Lo anterior conforme a lo preceptuado por la Ley 594 del 2000 Cumplimiento Capítulo III de la Resolución 839 de 2017 y el literal b) del artículo 12.1 de la Resolución 3100 de 2019.

#### EDICTO DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS

Bimbo de Colombia S.A. NIT 830002366, se permite avisar que la señora ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, quien en vida se identificó con la Cédula de Ciudadanía No. 45552894, trabajador de la compañía, falleció el día 11 de Julio

En este sentido y en atención a lo normado en el art. 212 del CST, rogamos a las personas que se crean con derecho -beneficiarios- a reclamar la liquidación final de prestaciones sociales y demás acreencias laborales adeudadas a la señora ALQUERQUE SUAREZ EMPERATRIZ, acercarse a las instalaciones de la compañía ubicada en la dirección parque Kilómetro 1 Vía Turbaco parque industrial Ternera #2 bodegas D8 y D9, departamento de Atlántico, de lunes a viernes entre las 7:30am - 5:30p.m., y acrediten la condición en la que se presentan. De igual forma, podrán remitirse los documentos que acreditan su condición de beneficiario a través del correo electrónico: notificacionesjudicialescolombia@grupobimbo.com

#### LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA HACE SABER

Que el dia 17 de julio de 2024, falleció en la ciudad de Bogota D.C., la señora DIANA MARIA AREVALO ARISTIZABAL (q.e.p.d) quien se identificaba con la cedula de ciudadanía numero 52.097.626 expedida en Bogota, la cual presto sus servicios en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de La Samaritana.

Las personas que se crean con derecho a reclamar sus acreencias laborales deberán presentarse dentro del término de treinta (30) dias siguientes a la publicación de este aviso ante la subdirección de Personal de la Empresa Social del Estado Hospital de la Samaritana, ubicada en la carrera 8 No 0-29 Sur Bogota D.C. Colombia, acreditando lo pertinente.

PRIMER AVISO

la entidad oficial o ente territorial, aportando los documentos y

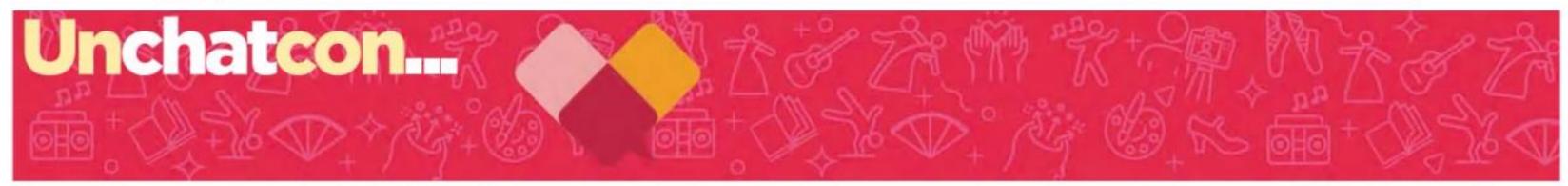

### Camila Valenzuela, actriz

### Una chilena que hace teatro colombiano

La actriz chilena Camila Valenzuela habló sobre su papel de Ana en la obra "Todos eran mis hijos", escrita por Arthur Miller y dirigida por Manuel Orjuela, que se presenta en el Centro Nacional de las Artes. Además, compartió detalles sobre su experiencia en el teatro colombiano.



DIANA **ESLAVA** 

deslava@elespectador.com CamilaEslava

Hablemos de "Todos eran mis hijos", la nueva obra que presentan en el Centro Nacional de las Artes...

Es una obra de Arthur Miller. Un drama de realismo norteamericano que trata sobre dos familias afectadas por la guerra. La historia se centra en dos padres que trabajan en una fábrica de componentes para aviones y que envían piezas defectuosas que provocan la muerte de varios pilotos. Uno de los padres es condenado a prisión, mientras que el otro parece evitar el castigo. La dirección es de Manuel Orjuela. El elenco incluye a César Mora, Patricia Tamayo, John Alex Toro, Héctor Sánchez, Laura Rodríguez y Juan Camilo Prada.

### ¿Y cuál es su papel en la obra?

En la obra, Ana, el personaje que interpreto, es la mujer cuyo padre está en prisión, lo que obliga a su familia a mudarse al barrio de la familia con la que ella iba a casarse. Mientras tanto, su hermano busca vengarse del hombre que no asumió su responsabilidad en el delito. La obra explora cómo el pasado y las decisiones de unos siguen afectando la vida de la familia.

### ¿Qué reflexiones le provocó esta historia?

Me hace reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y de las decisiones que tomamos para enriquecernos. Muchas personas se enriquecieron a partir de la violencia y salieron victoriosas, mientras que otras familias han perdido hijos y familiares debido a esas decisiones.

#### Hablemos de su trayectoria: ¿cuáles han sido los hitos de su carrera?

Soy chilena y vivo en Bogotá desde hace 11 años. Siempre me he dedicado al teatro. Esta es la tercera vez que trabajo con Manolo Orjuela. Me encanta representar clásicos: tienen una capacidad atemporal. Cuando entré a la universidad no pensaba dedicarme al teatro, pero es lo que mejor se me da. Aunque a veces interpreto dramas muy intensos, como tragedias o situaciones de violencia, son temas que se pueden ver a diario en la vida, especialmente en un país como Colombia, afectado por la violencia.

#### ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en Colombia? ¿Hizo teatro en Chile?

Salí de la universidad y no tuve mucha experiencia teatral en Chile. Mi carrera se ha desarrollado aquí. Soy una extranjera muy agradecida por las oportunidades que me ha dado este país. En los 11 años que llevo viviendo acá he visto cómo ha crecido la técnica y cómo se han impulsado las artes dramáticas. Además, he trabajado con grandes grupos y con gente muy talentosa. Las compañías y los artistas han sabido posicionar a Colombia como un gran escenario para hacer teatro. Presentarnos en esta sala Fanny Mikey del Delia es un privilegio. Es una gran sala y tiene una tecnología y un espacio envidiables.

#### ¿Cuáles han sido esas personas que han sido significativas para su profesión? ¿Qué le han enseñado?

La pasión, sobre todo. Manolo Orjuela, Pedro Salazar, Carlos Carvajal, Juan Camilo Luna y mis compañeros en este proceso me enseñaron la disciplina, la pasión, la puntualidad y el compromiso. Creo que los actores de teatro en Colombia son personas que de verdad aman este oficio y quieren contar historias que consideran pertinentes. Hace un tiempo tuve el desafío de hacer un monólogo por primera vez en mi vida sobre Manuela Sáenz. y fue uno de los mayores retos que enfrenté, especialmente por pararme sola en escena. En ese momento uno valora a sus compañeros. Cuando uno está solo en el escenario se acuerda de todos los compañeros que ha tenido en las obras.

#### Cuéntenos alguna anécdota que le guste mucho y que le haya pasado en esta última obra...

Manolo Oriuela, el director, tiene una compañía independiente que él llama El club. Así que antes de traer la obra al teatro ensayábamos en la sala de su casa: él desarrolló ese espacio para practicar. Ahora

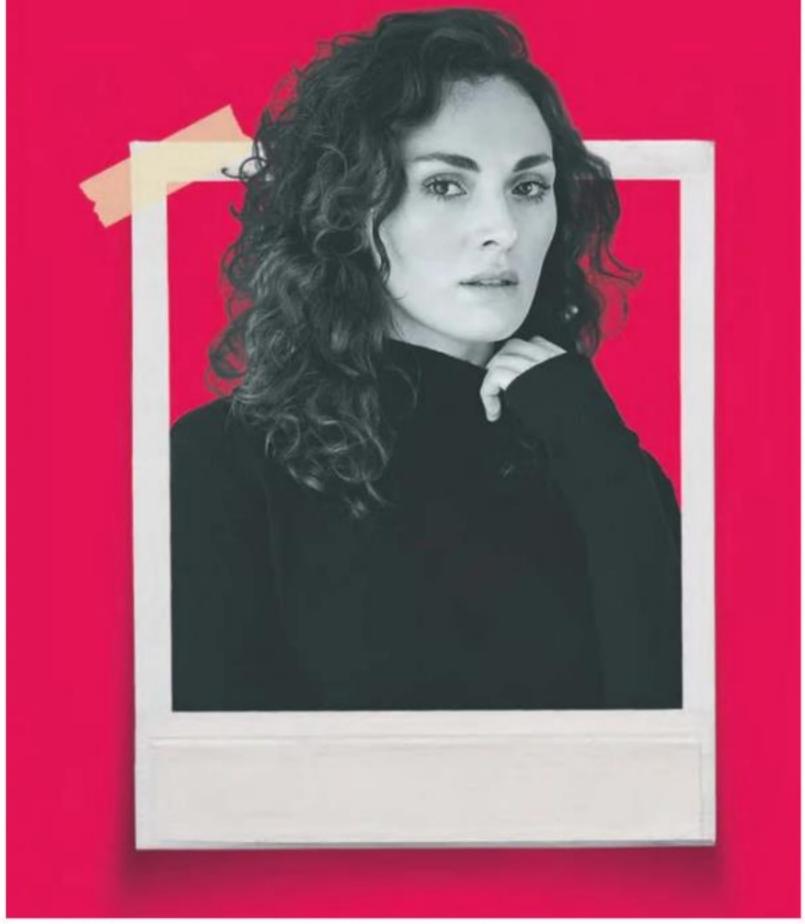

En el período 2023-2024 fue galardonada con el premio a actriz favorita de los bogotanos en los premios Kiosko Teatral.

muy enriquecedora.

#### ¿Cuáles son los personajes que ha interpretado que considera más entrañables?

Este año tuve la oportunidad de interpretar a Clitemnestra en una obra de teatro griego dirigida por Pedro Salazar. Ese personaje me enseñó mucho, porque es una tragedia griega, adaptada a nuestro tiempo, que explora la violencia que habita en nosotros. Interpretar a Manuela Sáenz me enseñó sobre la valentía y el coraje. Incluso Ana, el personaje que estoy trabajando, me ha puesto en muchas contradicciones, porque es muy diferente a los que he hecho anteriormente. Ana es una mujer cuyo objetivo es casarse, lo cual puede ser juzgado en esta época. Sin embargo, me parece hermoso representarla. Este año he tenido la suerte de ponerme en los zapatos de mujeres muy valientes.

#### Si le dieran la oportunidad de hacer una obra sobre Chile, ¿qué personaje de su país le llamaría la atención?

Creo que sería maravilloso interpretar a Violeta Parra. Fue una mujer que vino desde abajo y que luchó por su libertad, sus ver la obra en el teatro es una experiencia ideales y por las minorías. Una mujer que vivir muchas vidas.\*

no se dejó traicionar por nada, que luchó por sus emociones y sus convicciones.

#### ¿Cómo le explicaría a alguien de qué se trata el teatro y sus cualidades?

El teatro tiene la hermosa posibilidad de presentarnos escenarios que podemos ver en la vida cotidiana. La gente tiene miedo a los dramas porque creen que van a ver algo tedioso. No, lo que intentamos hacer con el teatro es precisamente representar la vida misma, personajes que podemos ver en nuestra vida cotidiana. El teatro es un gusto adquirido, porque no siempre vamos a ver obras que nos gustan, pero incluso de las que no nos gustan podemos rescatar a personajes o situaciones que nos interesen.

### ¿Y qué le remueve el alma del teatro?

Cuando era niña siempre le decía a mi mamá: "Voy a hacer actriz y algo más", "actriz y psicóloga", "actriz y abogada", etc. Pero al ser actriz puedo hacer todas las profesiones y personajes, y ponerme en los zapatos de muchas personas. Cuando salgo de un personaje o cuando termino una obra vivo un montón de situaciones que, de otra forma, no viviría. El teatro nos permite